\$8.00

Director General: Carlos Ramírez

Periodismo que el país necesita

Lunes 09 de Septiembre de 2024

Número 642

# GENERAL DE DIVISIÓN RICARDO TREVILLA TRE



La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, nombró al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al general de división Ricardo Trevilla Trejo, y para la Secretaría de la Marina (Semar), al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ambos con más de 40 años de servicio en las Fuerzas Armadas. (Foto: Cuartoscuro). ► 7

# PÁNICO INVADE A MINISTROS, A MAGISTRADOS Y A JUECES

Con la nueva reforma se eliminarían el nepotismo, y los privilegios millonarios que ahora tienen

Por Miguel Badillo / Oficio de papel ► 12 y 13

**AVANZA REFORMA JUDICIAL: APRUEBAN EN COMISIONES** EL DICTAMEN Y RECHAZAN REFORMAS DE OPOSICION

DESGASTE DE MARCHAS, "MAREA ROSA" SE RAJA



PIÑA Y EL DELITO DE PREVARICACION: PELIGROSO **MENSAJE**; JUEZ Y PARTE

▶ 11

**DISCORDIA Y TEMOR POR EL VOTO DEL SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES** 

**CRISIS EN VENEZUELA: MADURO PERMITE EXILIO** DE EDMUNDO GONZÁLEZ; YA ESTÁ EN ESPAÑA

CASA BLANCA 2024 🛑 NATE SILVER, EL GURÚ DE LAS ENCUESTAS PRONOSTICA QUE TRUMP GANE CON 61.5%





**INDICADOR POLÍTICO** 

Alternancias, Sedena, Trevilla y paradigma de seguridad interior

Por Carlos Ramírez ► 3



**AGENDA CONFIDENCIAL** 

Segundo "milagro económico" en peligro de esfumarse

Por Luis Soto ► 5



El "Plan C": Última Carta de la oposición

Por Pablo Cabañas Díaz ► 3



**AGENDA DE PODER** 

Sheinbaum: la reforma judicial y el pragmatismo político

Por Humberto Blizzard ► 5

Escriben: Alejandro Lelo de Larrea, Rodolfo Aceves, Rosy Ramales, Claudia Luna, Armando Reyes y Julián Andrade

# EMPELOTAD85 **JUEGA COMO LOS GRANDES EN EMPELOTADOS.MX** REGISTRATE Y RECIBE

WWW.EMPELOTADOS MX SEGOB (DGJS/P-02/2012).CON OFICIO NO DGJS/1832/2023 LOS JUEGOS CON APUESTAS ESTÁN PROHIBIDOS PARA MENORES DE EDAD JUEGA RESPONSABLEMENTE CON EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE ENTRETENIMIENTO ESPARCIMIENTO. CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES



# Dicen por ahí...

# Foto del día

» ¿POSTRADO ANTE CLAUDIO X.? Una de las incógnitas políticas del reacomodo de grupos de poder se encuentra en la figura del sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, priista de cepa, colosista y expulsado de la bancada del PRI en el Senado por "Alito". La inquietud radica en que el senador Beltrones aparece en el cuadro de fotografías del bloque senatorial de Claudio Décimo González, el activista ultraderechista. ¿Ya se habrá sometido al poder conservador y votará como le ordene **Yo, Claudio**?

» DIVIDIDOS. Los estudiantes de la cultura jurídico-constitucional del PRI en la UNAM salieron a marchar contra la reforma, pero de inmediato se encontraron que estudiantes partidarios de Morena también dentro de la UNAM y otras escuelas públicas que tomaron las calles para apoyar las reformas. Dos poderes de un mismo sector enfrentados no hacen más que neutralizar manipulaciones.

» BOFETADA. Impresionante, el vacío en las tribunas de California el sábado durante el juego de la selección mexicana contra Nueva Zelanda. Fue un castigo de la afición contra el manejo empresarial y de patrocinadores por parte de Televisa y la forma en que manipulan a la oncena mexicana. Pero los de pantalón largo no van a entender y por eso contrataron a Javier Aguirre para proteger el negocio.

» CLAUDIO 2030. Las cuentas si salen. Nacido en 1963, el activista ultraderechista Claudio Décimo González tendría 67 años en las elecciones presidenciales de 2030 y calificaría para ser el candidato de la oposición conservadora. Pero no debe olvidarse que la coalición PRI-PAN-PRD solo ganó el 26% de los votos.

»CÁLMATE, MOLÉCULA. Algunos asistentes a las ma*ñaneras* lopezobradoristas están de pésame porque andan diciendo que ven a una presidenta Sheinbaum muy seria y que no sabe reír ni bromear.

»VAR POLITICO. Pues falló el VAR político y electoral internacional y mediático en Venezuela y el candidato presidencial opositor Edmundo González que no ganó las elecciones en las cuentas oficiales huyó del país.

» Digo..., es pregunta: ¿Será cierto que gane o pierda su lucha contra la reforma judicial, en los hechos la ministra presidenta **Piña Hernández** habrá quemado todas sus naves y tendría que renunciar?



Prensa fifí



chaleco que vistieron fotógrafos de la Marea Rosa y que regresaron a la marcha en el Senado.

**FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS** 









"RECHINANDO DE LIMPIO":Tomas aéreas (abajo) de las labores de limpieza de las colonias Culturas Mexicanas y Jabalcones, en Chalco, Estado de México, luego de permanecer más de un mes inundadas por aguas negras (arriba). Pasaron del negro pestilente, al blanco jabonoso. (Fotos Cuartoscuro)

# Teoría de la Conspiración

ara varios políticos de Morena y de la oposición, el voto del sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera es muy importante, mientras que otros ya están conspirando para que su voto no permanezca en el limbo; si vota en contra, estaría apoyando al PRI, partido del que fue expulsado en el Senado por "Alito" Moreno, y mandaría la minuta de regreso a los Diputados, postergando por un tiempo la aprobación de la reforma al Poder Judicial, y si vota a favor, sería linchado como lo exigió la senadora por el estado de Aguascalientes Chuya Díaz, quien por cierto, será denunciada penalmente por Gerardo Fernández Noroña, senador del PT y presidente de la Mesa Directiva en la Cámara Alta, por hacer un llamado a cometer un asesinato.

Mientras tanto el exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, ya reafirmó públicamente su postura en contra de la controvertida reforma al Poder Judicial. Lo hizo la semana pasada, a través de un mensaje en sus redes sociales, y señaló que la reforma "no tiene el consenso que necesita una modificación de esa naturaleza" y dejó en claro que, tras revisar la minuta enviada al Senado, está convencido de que "esta no es la reforma que México necesita", pero como dicen: "Es de sabios cambiar de opinión".

Manlio Fabio Beltrones aseguró que asistirá a la sesión del Senado en la que se discutirá la reforma y que votará en contra. Con esta declaración, el exsenador se une a otras figuras políticas que han manifestado su oposición a la reforma.

Por su parte, el senador de Morena, Adán Augusto López, rechazó que su partido amenace y soborne a legisladores del PRI en la Cámara de Senadores para que voten a favor de dicha reforma como lo acusó el líder del PRI, Alejandro Moreno.

Sin embargo, reconoció que ha platicado con alguno de ellos (del PRI), pero no dijo con quién: "Hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica, que sería el apoyar la reforma judicial", dijo y agregó que no les están ofreciendo dinero.

Asimismo, dio a conocer que los dos senadores del PRD que se adhirieron a la bancada morenista para votar a favor de la reforma judicial, recibieron en "agradecimiento" la presidencia en una comisión. Si Manlio Fabio Beltrones ya fijó su postura, ¿con qué otros priistas habló Adán Augusto?

Comparta su opinión en: buzon@elindependiente.mx

# INDEPENDIENTE

#### Mtro. Manuel López Reyes Presidente del Consejo de Administración (manuel.lopez@elindependiente.mx)

Mtro, Carlos Ramírez Hernández Director General (carlosramirezh@elindependiente.mx)

José Luis Roias Ramírez **Director General Editorial** (joseluis.rojas@elindependiente.mx)



#### MIEMBRO DE:



Alejandro Lelo de Larrea Coordinador de sección CDMX (polanco.alejandro@gmail.com)

Ana Karina Sánchez López Coordinadora de la Presidencia (anakarina.sanchez@elindependiente.mx) WhatsApp: 55-1058-6460

Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández

Todos los artículos son responsabilidad de sus autores. Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2022-011911175500-101 Certificado de Licitud v Contenido: 17476 Expediente: CCPRI/3/TC/22/2138 PUBLICACIÓN EN EL PADRÓN DE MEDIOS IMPRESOS, fecha inicio: 14 Nov 2022 **CERTIFICADO POR** 



www.elindependiente.mx contacto@elindependiente.mx buzon@elindependiente.mx redaccion@elindependiente.mx

El Independiente: Diario publicado de lunes a viernes por Ediciones y Publicaciones Júpiter, S. A. de C. V. Domicilio: Av. Insurgentes 800, Piso 14 interior B, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100. CDMX, República Mexicana.

Impreso por: Prado Editores, SA de CV. Domicilio: Calle Juan B. Garza. Número 404, Colonia Salvador Sánchez Colin, Toluca, Estado de México. CP 50150.

Distribución: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Expendio Manuel Ramos. Domicilio: Calle Iturbide, número 25, colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

## **OPINIÓN**



# EL "PLAN C": ÚLTIMA CARTA DE LA OPOSICIÓN

La reforma al Poder Judicial

es la más profunda desde

1994 y busca -- que todos los

jueces federales--, incluidos

los ministros de la Suprema

Corte, sean electos por el

voto de los ciudadanos en

las urnas el próximo año. En

la Cámara de Diputados que

aprobó la reforma al Poder

Judicial hubo 359 votos a

favor y 135 en contra de la

oposición. Ahora la minuta

-esta semana-, tendrá que ser

votada por el Senado de la

República

Poder Judicial, llamado "Plan C", impulsado por Andrés Manuel López Obrador fue aprobada en la prime-

ra semana de sesiones de la Cámara de Diputados, por las fracciones parlamentarias de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sin duda, el dos de junio triunfó un proyecto con raíces en lo nacional-popular, y también se mostró el fracaso de los legitimadores mediáticos del régimen neoliberal, que no pudieron imponer la idea en el tramo final de la campaña, del voto "útil" o "cruzado".

Las cifras del triunfo de Claudia Shein-

baum son más que contundentes. Fue en las elecciones de 1997, cuando el PRI, perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Comenzaría así una nueva etapa de gobierno sin mayoría o "gobierno dividido", en el que el titular del poder ejecutivo de 1997 al mes de agosto de 2018 no dispondría para gobernar de la mayoría parlamentaria de su mismo partido en el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que todo cambio legislativo profundo

tenía que ser negociado con la oposición. En 2018 la coalición "Juntos Haremos Historia" de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), obtuvieron 319 diputaciones de 500 y en negociaciones con otros grupos parlamentarios como el PVEM, lo que permitió a Morena liderar una alianza legislativa para impulsar la agenda del Ejecutivo y aprobar las reformas constitucionales que requieren de una mayoría calificada de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. En el periodo legislativo 2018-2021, se

a reforma al tuvo un gobierno unificado con una mayoría absoluta del partido del presidente en el Poder Legislativo.

> En las elecciones intermedias federales de 2021, Morena perdió la mayoría calificada regresando al gobierno dividido que predominó en el periodo de 1997-2018.

El panorama político en México cambió drásticamente después de las elecciones del 2 de junio pasado.

Morena no sólo ha consolidado su poder al ganar la Presidencia de la República, su éxito electoral ha dejado a los partidos de oposición sin una perspectiva de futuro.

Claudia Sheinbaum obtuvo un total de 35 millones 923,669 votos, es decir, 59.75% de la votación.

Su rival más cercana, Bertha Xóchitl

Gálvez Ruiz, sumó un total de 16 millones 502,458 votos, equivalente al 27.45% de las votaciones para la presidencia.

La reforma al Poder Judicial es la más profunda desde 1994 y busca -- que todos los jueces federales--, incluidos los ministros de la Suprema Corte, sean electos por el voto de los ciudadanos en las urnas el próximo año. En la Cámara de Diputados que aprobó la reforma al Poder Judicial hubo 359 votos a favor y 135

en contra de la oposición. Ahora la minuta -esta semana-, tendrá que ser votada por el Senado de la República, donde la alianza Morena-PT-PVEM tendrá que ratificar su mayoría legislativa. De no haber, obstáculos el próximo 11 de septiembre podría ser aprobado el "Plan C".

No obstante, se mantiene por el momento la incógnita de si Morena cuenta con el voto extra que le permita completar la reforma al Poder Judicial, de lo contrario, la oposición habrá logrado su objetivo y el dictamen deberá regresar a la Cámara de Diputados.



Foto: Cuartoscuro

## INDICADOR POLÍTICO



## ALTERNANCIAS, SEDENA, TREVILLA Y PARADIGMA **DE SEGURIDAD INTERIOR**

pesar de Armadas han formado **parte** de las diferentes formas

El general Trevilla Trejo,

formado en posiciones

políticas desde la Jefatura

del general Guillermo

Galván Galván, fue el

encargado de este sexenio

lopezobradorista de

consolidar la nueva estructura

y de crear un verdadero

Estado Mayor conjunto el

Ejército y la Fuerza Aérea, una

tarea que no fue fácil porque

hubo que mandar el mensaje

al interior de las Fuerzas

Armadas de que el general

secretario seguía haciendo

de mando superior

del sistema político --PRI, PAN PRIAN y ahora Morena--, los enfoques analíticos sobre el sector han partido del error politológico de querer mantener al sector castrense ajeno a las estructuras de poder, cuando en realidad han sido determinantes para la estabilidad durante la hegemonía autoritaria priista y las diferentes fases de la alternancia.

La designación del general de división Ricardo Trevilla Trejo cayó en el juego mediático de los chismes de columnas, sin entender que la designación del próximo secretario de la Defensa Nacional era fundamental para el proceso de reorganización de estructura **sistémica** y de funciones de seguridad interior del Estado.

El primer dato que se debe analizar es el hecho de que la alternancia panista 2000 y 2006 y el retorno priista en el 2012 carecieron de enfoques de seguridad estratégica del Estado frente a la consolidación del

crimen organizado como poder fáctico potenciado por el agotamiento de la élite política en 1982 y la **pérdida** del control de los grupos criminales porque los tecnócratas **no** se quisieron arremangar la camisa.

En este escenario habrá que intentar el análisis de las razones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo para optar por el divisionario Trevilla Trejo como titular de la Sedena, pero a partir de un elemento adicional que también ha sido excluido por la parcialidad del análisis

político como chisme: la reorganización del estructura militar para separar el cargo de secretario la Defensa del de jefe del Ejército, creando justamente un mando del Ejército que opere las estructuras militares y el titular de la dependencia que cumpla con sus funciones administrativas y políticas en la administración pública sin mezclar decisiones de mando de las Fuerzas Armadas.

El general Trevilla Trejo, formado en posiciones políticas desde la Jefatura del general Guillermo Galván Galván, fue el encargado de este sexenio lopezobradorista de **consolidar** la nueva estructura y de crear un verdadero Estado Mayor conjunto el Ejército y la Fuerza Aérea, una tarea que no fue fácil porque hubo que mandar el mensaje al **interior** de las Fuerzas Armadas de que el general secretario seguía haciendo de mando superior pero con tareas de una mayor y **mejor** incorporación a la administración pública a través del cargo de secretario del despacho presidencial encargado de defensa nacional. La carrera que la publica.

de educación militar del general Trevilla Trejo acumula dos maestrías que le han servido para desarrollar su función primero como subjefe de administración y logística del Estado Mayor de la Sedena y después como jefe del reorganizado Estado Mayor Conjunto. No se debe perder de vista que una de sus maestrías tuvo que ver con la seguridad interior, un término que las Fuerzas Armadas han manejado desde su origen y que el presidente López Obrador quiso de alguna manera socializar, pero percibió el nerviosismo civil de un concepto que es vital para la estabilidad del Estado mexicano.

La **seguridad de Interior** es la **síntesis** de las otras dos seguridades: la nacional que se encarga de marcar los límites de la soberanía territorial y en relaciones con otros Estados por aquello de las invasiones o de las presiones para meter tropas extranjeras a México y la **pública** que se encarga solo de proteger y responder a la propiedad individual de las personas.

La seguridad interior, en el glosario castrense, es la "condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo

> nacional mediante el mantenimiento Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional". Incluye la seguridad pública, pero le da prioridad estratégica a que la seguridad tiene que ver con el Estado de derecho, gobernabilidad y la **democracia**.

> El tema ha sido soslayado de manera arrogante por analistas y ministros de la Corte. El concepto de seguridad interior viene de la Constitución de **Cádiz** de 1812 que fundó la monarquía parlamentaria de España y la abordó

como "orden interior" y desde la Constitución de 1824 se asume como "seguridad interior" y le otorga facultades al Ejecutivo federal para movilizar tropas sin consulta con ningún otro poder.

La estrategia de seguridad que definió el presidente López Obrador, que gestionó el general secretario Luis Cresencio Sandoval González y operó el general Trevilla Trejo como jefe del Estado mayor se basa en los criterios de la seguridad interior, porque el crimen organizado no roba carteras en combis, sino que le está disputando territorio v dominio político a la soberanía del Estado nacional.

Este contexto explica las razones de la designación del general Trevilla Trejo como próximo secretario de la Defensa Nacional.

Política para dummies: La política en la seguridad del Estado.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico



**OPINION** 

## **MAQUIAVELO TENÍA RAZÓN**

# REFORMA JUDICIAL: LA GUERRA DEL FIN DEL MUNDO

Llegamos a la coyuntura de la

votación en la cámara revisora,

a ese momento en el que se

reúnen las condiciones para

modificar el futuro. La llave la

tienen las y los senadores. No

solo los de oposición. Con uno

que se tropiece en cualquier

lado de la cancha se modifica

la correlación de fuerzas

Por Koldo Herria\*

"Los hombres ofenden por miedo o por odio ..." **El Príncipe** 

rente a la inminente decisión en el Senado de la República sobre el futuro de la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador se abren, al menos, tres escenarios de cuyos desenlaces posibles brotarían árboles de posibilidades alternativas, de consecuencias que difícilmente podríamos explorar en este breve espacio.

La lucha política, la lucha por el poder, por el poder para el poder, por el fanatismo expresado en distintos lados de la acera, por las tensiones entre el cambio y la resistencia, por los intereses en juego expuestos por actores económicos e ideológicos, nacionales e internacionales, que exacerban las tensiones sociales y políticas, parecería que se trata precisamente de una guerra para evitar fin del régimen... el fin de un mundo, como hasta ahora lo conocemos.

La deliberación política debe ser así: libre, argumentada, movilizada en el marco de la ley, sin represión a la libertad de expresión. Sería deseable que el debate nacional también se ocu-

para de asuntos como la desigualdad, el cambio climático, la despenalización de las drogas, la posición de México frente a Venezuela o las guerras de Gaza y Ucrania, pero en la agenda pública esos temas avanzan más despacio.

De un lado de la historia (no nos atreveremos a decir cuál es el correcto, esa sentencia le corresponderá a la historia), se resisten al

cambio: los trabajadores del poder judicial; los destinatarios directos de la reforma, a la sazón, jueces y juezas, magistradas y magistrados, ministras y ministros de los distintos niveles y jurisdicciones hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; académicos y estudiantes de las escuelas, facultades y departamentos de derecho de universidades públicas y privadas; organismos cúpula empresariales, empresas calificadoras e inversores extranjeros (los embajadores de Canadá y EUA solo son mensajeros); los curas de la conferencia episcopal mexicana; organizaciones sociales vinculadas con los temas jurídicos y de seguridad; organizaciones socio políticas o, como las hemos llamado aquí, sociedadcivilistas, que conformaron la ola rosa, encaminadas a la formación de una nueva fuerza política opositora; comentócratas y opinadores.

Desde esta esquina, han logrado dos campañas de comunicación estridentes y con cierto grado de éxito: la crítica a la sobrerrepresentación y el peligro del fin del régimen democrático si procede la reforma judicial tal y como está. Entre sus tácticas más exitosas destaca la campaña de presión a los 43 senadores opositores para que generen un dique de contención a las reformas constitucionales. Han fallado en un tema clave: oponerse al voto popular, posición que es muy impopular y que, quizá sea la causa por la que, a pesar de su relevancia y visibilidad obtenidas, sus movilizaciones y su convocatoria no crezcan más allá de la defensa de los intereses y la causa de la resistencia al cambio que les aglutina. Llegamos a la coyuntura de la votación en la cámara revisora, a ese momento en el que se reúnen las condiciones para modificar el futuro. La llave la tienen las y los senadores. No solo los de oposición. Con uno que se tropiece en cualquier lado de la cancha se modifica la correlación de fuerzas. Parafraseando a un clásico, depende del creador, de la naturaleza, de las tácticas legislativas, de las triquiñuelas políticas y hasta del tráfico que sucedan tres posibles escenarios: a) triunfa la reforma, b) triunfa la oposición, c) se pacta el regreso a la cámara baja para abrir negociaciones. La polarización y los tiempos nos indican que el tercer escenario es improbable.

Si triunfa la reforma no se acaba el mundo. Se abre un igual de intenso proceso de reglamentación a la carrera para echarla a andar y no se muere la siempre relativa autonomía del poder judicial, al menos no de muerte mortal, si no solo como la habíamos conocido. Durante los sexenios anteriores, la influencia del poder político en jueces, magistrdxs y ministrxs se ejercía a través del Consejo de la Judicatura y de interlocutores que representaban la fuente de poder. Es conocido en el circuito del poder cómo Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones, Roberto Gil Zuarth o Humberto Castillejos, por ejemplo, ejercían su talento de disuasión ante el poder judicial y organismos autónomos cuyos integrantes eran elegidos por el Senado y palo-

meados por presidencia. En el periodo que termina, fueron Julio Scherer y Ricardo Monreal los que articulaban las cuerdas de Ratatouille. Una elección popular directa trastoca la fuente de poder. El electo que se cree que ganó por el pueblo se convierte en autónomo... o en político. Si es derrotada la reforma en el Senado, al no funcionar como cámara revisora, no puede regresarse a la de Diputados, por lo que tiene que surgir

una nueva iniciativa. Se podría abrir una mesa de negociación. En este escenario la oposición y el gobierno entrante ganarían tiempo y posibilidades de influir en el contenido de la reforma al Poder Judicial. Tampoco se acaba el mundo, solo se le acaba el tiempo al presidente saliente.

Lo que sí podemos apreciar, pase lo que pase, es que comienza a gestarse una nueva oposición en esas semillas que una parte de la sociedad, vigilante del rol de los legisladores, ha sembrado. Lo que Marko con K y Alias Alito rompieron, los sociedadcivilistas lo vuelven a unir y los estudiantes de derecho y de derecha, libertarios y conservadores, estudiantes de la resistencia, le traen sol y lluvia a esta simiente.

#### UN LIBRO, UNA SERIEY UN PODCAST

**Libro:** "Como salir del liberalismo" (Paidós) Alain Touraine. El sociólogo francés propone redefinir una política de lo posible, más allá de las fuerzas desplegadas por el mercado y los comunitarismos radicales, y se acepten la identidad y los proyectos de esos otros a la vez iguales y diferentes a nosotros mismos.

**Una serie:** "El Decamerón" (Netflix). Comedia que recrea los relatos de Giovanni Boccaccio, cuando la peste negra invade Florencia en el siglo XIV.

Un podcast: 45 RPM (Ser). Sección del programa "A vivir que son dos días" de la cadena española en la que se hace una revisión culta y divertida de expresiones musicales. Recomendable el episodio sobre Lou Reed y María Callas.

\*koldoherria@hushmail.com X @koldoherria

# LOS RETOS DE LA TRANSICIÓN

Por Olga Pellicer/ Proceso

ontrariamente a lo que se esperaba, la transición del gobierno de López Obrador al de Claudia Sheinbaum está resultando más turbulento de lo que se esperaba. Hay malestar en el frente interno al mismo tiempo que, desde el exterior, llegan claros mensajes de desconfianza y desaprobación.

Los motivos son varios. Internamente hay preocupación por la herencia tan peligrosa en materia de seguridad interna, cuyos ejemplos más visibles son los enfrentamientos entre el crimen organizado y el Ejército que están ocurriendo en Sinaloa y Chiapas. A su vez, en el terreno económico el déficit fiscal y el endeudamiento externo dejan poco campo de maniobra para seguir apuntalando a Pemex o ampliar, aún más, los programas sociales.

Ahora bien, el aspecto sobresaliente de la turbulencia es la decisión de llevar a cabo los cambios constitucionales presentados desde el mes de febrero por López Obrador, mismos que no era posible llevar a cabo sin la mayoría calificada en el Congreso que, ahora, se ha impuesto.

Se trata de una serie de cambios que modifican profundamente el régimen político del país. Entre ellos destaca el debilitamiento del Poder Judicial, al introducir la noción de elección por voto popular de todos los jueces, magistrados y ministros; la desaparición de órganos autónomos encargados de asegurar el acceso a la información y la transparencia; la defensa de la libre competencia y el trato igualitario a los inversionistas que desean venir a México. En otro orden de cosas, se encuentran medidas que pueden atentar contra los derechos humanos, como es la suspensión del derecho de amparo o el mantenimiento de la prisión preventiva oficiosa, condenada por diversos organismos defensores de derechos humanos.

El conjunto de cambios constitucionales ha producido un fuerte malestar en el exterior expresado en los medios de comunicación, tanto de Europa como de Estados Unidos.

Se pueden citar múltiples artículos aparecidos en el Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, The Economist o The Guardian. En ellos se señalan dos grandes consecuencias de tales cambios: el debilitamiento de la democracia mexicana y el efecto negativo sobre el Estado de derecho, seguido de la consiguiente desconfianza de empresarios e inversionistas en México.

Estados Unidos y Canadá, principales socios económicos de nuestro país (México ha desplazado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos), presentaron por medio de sus embajadores sendos documentos expresando su desacuerdo con los cambios constitucionales que ponen en peligro la creciente interacción económica entre los tres países miembros del T-MEC.

La revisión de ese tratado tiene lugar en 2026. Desde ahora es evidente que las medidas que está tomando México a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Pemex, entre otras, son incompatibles con estipulaciones establecidas en el T-MEC que piden piso parejo para los inversionistas de los tres países.

El enorme número de litigios que se suscitarán a partir de las disposiciones constitucionales que se pretenden aprobar auguran un panorama lleno de nubarrones en la relación económica más importante para México.

Es un tanto inesperado el giro radical de AMLO hacia una posición que identifica la soberanía nacional con el desconocimiento de compromisos que, en ejercicio de dicha soberanía, se aceptaron con entusiasmo hace pocos años. Cabe recordar la rapidez con que el Congreso ratificó el T-MEC y el viaje a Washington de López Obrador en julio de 2020 con el objetivo primordial de celebrar la entrada en vigor del mismo.

El cambio en las relaciones con Estados Unidos y Canadá, que han sido puestas "en pausa" después del desacuerdo sobre los cambios que se pretenden introducir en la constitución, representa un mensaje significativo respecto al lugar que el actual gobierno desea que México ocupe en el mundo.

A primera vista parece que México se acerca más a países de izquierda radical en América latina, como Bolivia y Cuba, la primera siendo la única que comparte la forma de elección de miembros del Poder Judicial mediante el voto popular. La segunda, merecedora de reconocimiento caluroso por la presencia de cinco mil médicos cubanos en nuestro país.

Nos encontramos entonces ante una situación contradictoria al estar fuertemente vinculados económicamente con los países de América del Norte, pero ideológica y políticamente identificados con países que no gozan de la simpatía de los primeros. México queda entonces como un actor ambivalente, poco confiable en el panorama internacional.

Estas decisiones, que pueden determinar por varios años el futuro del país, se están tomando cuando está a punto de terminar el gobierno de López Obrador y tomar posesión, el 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, electa por una mayoría abrumadora.

Tal mayoría no supone, sin embargo, que la herencia que le está dejando López Obrador, caracterizada por decisiones apresuradas y bastante polémicas, será fácil de manejar. Lo deseable sería que la presidenta electa tuviera mayor presencia, una intervención más decidida e independiente durante este último mes de su predecesor. Sólo así podrá hacer valer sus puntos de vista y estrategias con las que deberá enfrentar uno de los momentos más complejos de la historia reciente del país.

Estrategia fundamental que debe ser decidida por ella y su equipo es la relación con quien resulte vencedor de las elecciones del 2 de noviembre en Estados Unidos. Manejar con enorme cuidado y profesionalismo los diversos escenarios que enfrentará México con su vecino del norte en materia de problemas fronterizos, seguridad, migración y comercio es lo que se espera de Claudia y su gabinete. A ellos les toca bajar el tono de confrontación que caracterizó el discurso de despedida de López Obrador al referirse a Estados Unidos. El golpe de timón es necesario para dar equilibrio a una transición que ha resultado más difícil de lo esperado.

#### AGENDA CONFIDENCIAL

# POR LUIS SOTO @LUISSOTOAGENDA

## SEGUNDO "MILAGRO ECONÓMICO" EN PELIGRO DE ESFUMARSE

esde hace un par de años, por lo menos, funcionarios del gobierno y empresarios de todos los

El secretario" Florero" de

Hacienda afirmaba que "el

momento de oportunidad

que se presenta para nuestro

país - con el "nearshoring"

-- difícilmente volverá a

repetirse y puede ser el

inicio de la prosperidad

que México demanda". La

secretaria de Economía

Raquel Buenrostro declaraba

que con esa formulita

impulsaremos el desarrollo

del país

tamaños anunciaron que en su "bola de cristal" veían la gestación de un "segundo milagro económico" para México, mucho más efectivo que el primero, ocurrido entre 1958 y 1970, llamado "desarrollo estabilizador" donde se alcanzaron crecimientos económicos del PIB superiores al 6%, se fortalecieron las finanzas y se impulsó el desarrollo nacional, entre otras cosas bellas.

El "segundo milagro", bautizado con el

rimbombante nombre de "near shoring", que no es otra cosa que la "relocalización de empresas" en diversos estados del país que pueden ser atractivos para inversiones de alta calidad tanto de empresas nacionales como extranjeras, permitirá al país dejar atrás la mediocridad en el crecimiento económico, erradicar la miseria, acortar la brecha de la desigualdad, abatir la inflación, aumentar los salarios y hacer realidad otros sueños de millones

El secretario" Florero" de Hacienda afirmaba que "el momento de oportunidad que se presenta para nuestro país - con el "nearshoring" -- difícilmente volverá a repetirse y puede ser el inicio de la prosperidad que México demanda". La secretaria de Economía Raquel Buenrostro declaraba que con esa formulita impulsaremos el desarrollo del país y abatiremos la inflación de los productos de la canasta básica; "México está en el mejor momento, por su posición geopolítica, lo que permite generar polos de desarrollo en las distintas regiones del país", subrayaba.

de mexicanos, decían los prestidigitadores.

A la algarabía se sumaban, y lo siguen haciendo analistas de todos los sectores. Bueno, hasta los bancos comerciales que operan en México están abriendo oficinas en algunas ciudades de Estados Unidos para que cuando el "milagro" se haga realidad, sea los primeros en captar decenas de inversionistas

que, según ellos, están ansiosos de instalarse en nuestro país.

Los observadores políticos objetivos e imparciales, recordaban que en la historia económica y política de nuestro país nunca habían visto que, a dos años de terminar un sexenio, un fenómeno hipnótico de esa naturaleza que hacía renacer las esperanza y las ilusiones de diversos sectores de la población, sobre todo los "jodidos", mientras que los "aguafiestas" declaraban que eso del "nearshoring" era un espejismo, por lo que sugerían no hacerse ilusiones. ¿Ni siquiera poquitas? Preguntaban algunos. ¡Ninguna! Respondían aquellos.

Todo iba viento en popa con la promoción

del "segundo milagro económico", pero después del resultado de la elección del pasado 2 de junio, en donde Morena arrolló no sólo con los votos para su candidata presidencial sino también en el Congreso donde consiguió la mayoría en las dos Cámaras, los diputados y senadores del partido en el poder decidieron promover la Reforma al Poder Judicial como "regalo de despedida" para el presidente López Obrador. Y ahí fue donde "la puerca empezó a torcer el rabo".

Los que antes hablaban "linduras" del chamaco neonato, del "segundo milagro" pues, ahora están preocupados y manifiestan diariamente en todos los medios que, si se aprueba la susodicha reforma, en lugar de un Estado de Derecho podríamos tener un "Estado de chueco", lo que ahuyentaría a los inversionistas nacionales y extranjeros, y el "nearshoring" podría esfumarse. Y si eso ocurre, el crecimiento económico seguirá siendo mediocre - como lo ha sido en las últimas décadas—, la pobreza extrema en la que se encuentra el país nunca se eliminaría, la prosperidad compartida no se haría realidad... dijo Carlos Slim Domit, hijo de Carlos Salim Helú, uno de los hombres más ricos del mundo para quienes lo hayan olvidado, y empresario consentido de Andrés Manuel López Obrador, a quien por cierto le pidió su opinión sobre la Reforma Judicial, y no se atrevió a dársela. ¡Cómo de que no! Expresan los "paleros", ya la mandó con su hijito.



Foto: Archivo Cuartoscuro

#### AGENDA DE PODER



## SHEINBAUM: LA REFORMA JUDICIAL Y EL PRAGMATISMO POLÍTICO

espués de muchas semanas de discusiones, debates, opiniones en-

contradas, entre muchas otras, la propuesta de reforma judicial llega, no precisamente a su recta final -pues todavía faltaría su eventual aprobación en los congresos locales- pero sí a su punto de inflexión máximo: la votación en la Cámara de Senadores.

Y es que, mientras en diputados federales y legislaturas de los estados, Morena tiene una amplia mayoría para avanzar en cualquier tipo de reforma constitucional, en la Cámara alta, la situación es diferente. Aquí, el oficialismo requería de tres votos para lograr la mayoría calificada, número que se redujo a sólo uno gracias a los dos senadores del PRD que, traicionando la causa bajo la cual fueron electos, aceptaron migrar a las filas de Morena. Así pues, un voto, un solo voto es lo que separa, hasta este momento, al presidente López Obrador de lograr su anhelado "Plan C". Hasta hace unos días y, ante el enorme poderío del oficialismo, quien controla prácticamente todo el espectro político nacional, la obtención de estos tres votos en el Senado, parecía meramente un trámite. La opinión pública, analistas, periodistas, incluso importantes líderes de Morena y sus aliados, daban por descontado que, para el día de la votación en la Cámara alta, tendrían los votos necesarios para avanzar con las reformas. Incluso, personajes como Manuel Velazco o Fernández Noroña, fanfarronearon con que tenían "los necesarios" y "hasta de sobra". Sin embargo, a juzgar por los últimos acontecimientos, la situación podría no ser realmente así... Presionados por lideres empresariales, políticos pero, incluso, por sectores de la sociedad a través de marchas, plantones y de las redes sociales, los ahora 43 senadores de la oposición, emitieron públicamente su postura sobre la reforma judicial, anunciando el voto en bloque en contra de la misma.

Es cierto que han surgido dudas sobre algunos legisladores: primero Daniel Barreda de MC quien, finalmente, emitió su postura en contra del dictamen y, en las últimas horas, el caso del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien se especula podría ser el "traidor" de la causa opositora, a pesar de haber emitido previamente una postura negativa a la reforma judicial y de que ayer por la tarde, líderes de Acción Nacional, aseguraron que el veracruzano se mantendría firme en contra del dictamen. La realidad es que, aunque la posibilidad de que un senador de oposición termine votando a favor o ausentándose de la sesión -lo que permitiría a Morena aprobar la reforma judicial- es real, también es un hecho que el posicionamiento emitido por los 43 legisladores la semana pasada, terminó por encarecer sumamente el costo político y dentro de la opinión pública, para cualquier senador que termine claudicando a favor del oficialismo. No es imposible, ni remotamente, pero tampoco es un escenario fácil para ninguna ni ninguno de ellos.

Supongamos entonces que, en efecto, este bloque opositor se mantiene y se impone en el Senado y que la reforma judicial termina siendo desechada. ¿Qué podríamos esperar en este escenario? El afectado principal en este hipotético caso, el presidente López Obrador, tendría una reacción que, a mi pa-

recer, resultaría muy difícil de predecir. Sabemos que, en este cierre de su sexenio, el mandatario ha mostrado una actitud un tanto más intransigente, agresiva y sin importarle del todo las consecuencias de sus dichos y acciones -a diferencia de lo que vimos a lo largo de su administración, donde fue mucho más mesurado y menos combativo-. Cosa de recordar que, incluso, aunque meramente a nivel discursivo, pero el presidente recién abrió frentes de batalla con los gobiernos de EEUU y Canadá -o de sus embajadas, como él mismo lo aclaró-. Teniendo todo esto en cuenta y considerando que la reforma judicial busca ser la joya que corone el cierre de su administración, descarrilar el llamado "Plan C" podría significar, no sólo el fracaso de su última acción de gobierno sino, muy posiblemente, el fracaso más grande de todos. Por ello, saber a ciencia cierta su reacción en este escenario, resultaría sumamente difícil.

Pero, quien realmente es la principal afectada por esta reforma, en la práctica, es Claudia Sheinbaum. Los cambios que plantea el presidente Obrador al Poder Judicial, aunque insista en decir lo contrario, sí podrían afectar -en mayor o menor grado- a la economía del país, en un momento, no malo, pero sí delicado para las finanzas públicas: fuerte déficit gubernamental en el cierre del sexenio, un tipo de cambio que, todavía en niveles manejables, pero ya resiente las presiones del entorno actual, sumado al costo de los ya comprometidos apoyos sociales del propio gobierno. Sheinbaum necesita dinero y, la reforma judicial, amenaza con dinamitar las inversiones extranjeras y nacionales futuras pero, incluso, las actuales. Por otra parte, de ser aprobada, buena parte del sexenio de la próxima presidenta, correría con todo lo relacionado a la ejecución de esta reforma: modificación técnica del poder judicial, selección de candidatos, organización de elecciones -muy complejas-, entre muchos otros factores.

La reforma judicial "hipoteca" el gobierno de Claudia Sheinbaum en favor del actual presidente, con lo que la próxima mandataria quedaría amarrada de manos en muchos sentidos; hipoteca que además podría resultarle innecesaria si consideramos que, antes de que termine el año, la propia Sheinbaum tendrá la oportunidad de elegir a una cuarta o cuarto ministro afín a la 4T en la Suprema Corte , con lo que tendría una especie de mayoría técnica en este órgano, al menos para efectos de detener la invalidación de reformas constitucionales, como pasó en el gobierno de AMLO.

Es decir, Claudia Sheinbaum, sin la actual propuesta del Plan C, estaría a solo semanas de hacerse de la SCJN y, con ello, del poder judicial, al tiempo que tendría la oportunidad de replantear una reforma judicial de mayor consenso y que no genere encono entre sectores como el empresariado, organizaciones de derechos humanos, gobiernos de países-socios comerciales, etc.

En concreto: por cuestiones políticas, le es conveniente la reforma al poder judicial. Desde el punto de vista pragmático, no. En lo absoluto.

Entonces, más allá de su discurso, ¿Claudia Sheinbaum podría ser la más interesada en que esta reforma sea rechazada en el Congreso y que, por lo tanto, el oficialismo no llegue a los 86 votos necesarios en el Senado? Esta misma semana, tendremos la respuesta.

Nos vemos el próximo jueves. Tenemos una cita con el Poder.

Agendado.

# RAYMUNDO PEDRO MORALES, PRÓXIMO TITULAR DE MARINA

PRO.- Después de semanas de especulación sobre los mandos castrenses que en la próxima administración encabezarán las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina Armada de México (Semar), el pasado viernes la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los nombres de quienes ocuparán esas carteras en su gabinete.

A través de un comunicado y no una conferencia de prensa como solía hacerlo, Sheinbaum Pardo informó que se decantó por el general Ricardo Trevilla Trejo, y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles como próximos titulares de la Sedena y de la Semar.

Al reconocer el desempeño del general Luis Crescencio Sandoval y del almirante Rafael Ojeda Durán, al frente de esas dependencias durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo informó en su comunicado que los nombramientos fueron producto de "una revisión exhaustiva de los mejores perfiles para ocupar la titularidad de dichas dependencias" y reuniones sostenidas con los actuales titulares de la Sedena y la Semar.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México acompañó su anunció con los perfiles de los próximos encargados de las Fuerzas Armadas, quienes deben sus ascensos a Andrés Manuel López Obrador.

En cuanto al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien actualmente es director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y fue agregado Naval Adjunto a la embajada de México en los Estados Unidos, es de destacar que fue ascendido a almirante por Andrés Manuel López Obrador, el 20 de noviembre de 2023.

Originario de Ciudad de San Ildefonso, Sola de la Vega, Oaxaca, donde nació hace 58 años, Morales Ángeles ingresó a la Semar en 1983, de donde se graduó como ingeniero en Ciencias Navales, con mención honorífica. Cuenta con varios reconocimientos, entre ellas la de perseverancia por sus 40 años de servicio, y una Medalla Especial de la Junta Interamericana de Defensa



Foto: X @SEMAR\_mx

Con una amplia formación académica, Morales Ángeles cuenta con dos maestrías, en Seguridad Nacional y en Administración Naval, del Centro de Estudios Superiores Navales, donde obtuvo el grado de Diplomado de Estado Mayor y las especialidades en Mando Naval y Comunicaciones Navales.

Entre sus cargos previos a su encargo al frente el Corredor Interoceánico, están las inspecciones de mando de la Cuarta Zona Naval y de la Segunda Región Naval, además de haber sido director del Centro de Estudios Superiores Navales y director adjunto de Comunicaciones e Informática, entre otros cargos.

También ha realizado diplomados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en diversas materias, como Seguridad Informática, entre otras, así como cursos de Políticas y Estrategias de Defensa en el Centro de estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos de América, así como de Oficial de Inspección y el de Instructor en la Aplicación de las Leyes Marinas, por la US Coast Guard.

Morales Ángeles ha encabezado las comandancias del Buque draga ARM "Banderas", de la Novena Zona Naval y de la Décima Tercera Zona Naval, ha sido segundo comandante en los buques Patrulla P-06 Tarahumara y D-02 Magdalena; ha encabezado las jefaturas de la Sección Quinta (comunicaciones) del Estado Mayor General de la Armada, de la Subsección de Comunicaciones del Estado Mayor de la Quinta Región Naval, de la Sección de Operaciones y comandante de Escuadrilla de la Segunda Zona Naval,

El currículum vitae compartido por la Semar incluye datos familiares del almirante Morales Ángeles, quien está casado con Marfita Guzmán Benítez, con quien procreó a Itzayana Geni, Viani Suhail y Pedro David Morales Guzmán.

Morales Ángeles contó con la promoción del actual titular de la Semar, Rafael Ojeda Durán, quien en junio pasado habría acudido a Washington para recomendar a quien será su sucesor, por la labor que ha realizado al frente del proyecto en el Istmo de Tehuantepec, impulsado por el presidente López Obrador.



Foto: X @SEMAR\_mx



Foto: X @SEMAR\_mx

# RECIBEN CON BENEPLÁCITO NOMBRAMIENTO DE NUEVO TITULAR DE LA SEDENA, GENERAL RICARDO TREVILLA 123

a Cámara Nacional de Comercio de la CDMX expresó su apoyo y beneplácito tras la designación del general Ricardo Trevilla Trejo como próximo secretario de la Defensa Nacional para el período 2024-2030.

A través de su presidente José de Jesús Rodríguez Cárdenas externo que se trata de un destacado elemento de las Fuerzas Armadas que sabrá conducir con honor y grandes resultados al Ejército Mexicano al lado de la primera presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Canaco señaló que este nombramiento es un reconocimiento a su vasta experiencia, talento y profundo amor a la Patria, cualidades que han sido evidentes a lo largo de su destacada carrera militar.

Los comerciantes organizados de la Ciudad de México celebraron que un militar de su rango y jerarquía vaya a encabezar a partir del 1° de octubre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), institución clave en la salvaguarda de nuestra soberanía y en la promoción de la paz y seguridad del país,

"Es un orgullo para nuestra Cámara haber trabajado de manera cercana y constante con el General Trevilla, en la elaboración de iniciativas en pro de la sociedad mexicana.

Explicó que a través de este esfuerzo compartido, hemos sido testigos de su dedicación inquebrantable hacia el servicio público y su determinación para contribuir

Por Luis Carlos Silva al desarrollo y la seguridad del país. En ese sentido, la Canaco de la CDMX señaló en un comunicado de prensa que bajo su dirección, las Fuerzas Armadas continuarán desempeñando un papel fundamental en la construcción de un México más seguro y próspero para todos.

#### APLAUDEN LEGISLADORES DESIGNACIÓN **DE NUEVOTITULAR DE SEDENA**

Legisladores de Morena y de oposición coinciden en señalar que la designación del general Ricardo Trevilla Trejo como próximo Secretario de la Defensa Nacional para el periodo 2024-2030, es una decisión acertada de la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ignacio Mier ex diputado federal y senador de la República por Morena aplaudió la decisión de la futura presidenta de México, de tener a un general Diplomado de Estado Mayor, de la talla del general Trevilla Trejo.

Por su parte, el ex senador Emilio Álvarez Icaza del Grupo Parlamentario del PAN aseguró que el general Trevilla Trejo es sin duda una decisión positiva para México en tiempos de la 4T.

#### PERFIL DEL FUTURO SECRETARIO DE LA **DEFENSA NACIONAL, GRAL RICARDO TREVILLA**

Fue capitán del Ejército Mexicano quien entre marzo y mayo de 1992 durante el gobierno del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, tomó un curso

básico de Inteligencia Militar, un aérea a que la que según fuentes castrenses cursó temas relacionadas a las Fuerzas Armadas, al que muy pocos manos militares tienen acceso.

Con el paso de los años dentro de las Fuerzas Armadas de México, el general Ricardo Trevilla Trejo fue uno de los 29 Generales de División que actualmente tiene la Secretaría de la Defensa Naciona.

Actualmente forma parte de la Legión de Honor Militar Mexicana, una asociación civil que horna y distingue a los militares que han contribuido a la defensa militar de México.

#### SU ASCENDENTE CARRERA MILITAR EN **MÉXICO**

El general Ricardo Trevilla Trejo nació el 8 de enero de 1961 y se encuentra activo en el Ejército Mexicano desde el 1 de septiembre de 1978. Estudió en la Formación de Oficiales en el Heroico Colegio Militar

Tiene una licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra

Cuenta con una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, en el Colegio de Defensa nacional

También tiene en su destacada carrera militar y un diplomado en Seguridad y Defensa Nacional en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Curso Básico para Oficiales de Inteligencia Militar, en la Escuela de las Américas, en el Colegio de la Defensa Naciona, además de tener un curso Superior de Guerra en la Escuela Superior de Guerra.



Foto: Cuartoscuro

Curso Básico de Alemán, en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México, y de Inglés en la Escuela Militar de Idiomas del Ejército y Fuerza Aérea

Curso Problemas de la Política Internacional, en la Facultad de Filosofía de la República Federal de Alemania

Curso de Técnicas Básicas de Explotación de Sitios, en Santa Lucía, Estado de México

Por su parte politólogos de la UNAM, académicos y juristas coincidieron en asegurar que la llegada del General Trevilla a la Sedena traerá consigo, una ardua y férrea defensa de los derechos de todos los mexicanos y el orgullo de ser lidereados por un elemento muy destacado de las Fuerzas Armadas del país.

Fuente: Cámara Nacional de Comercio (CANACO-CDMX), empresarios diputados y legisladores.



**Foto: Cuartoscur** 

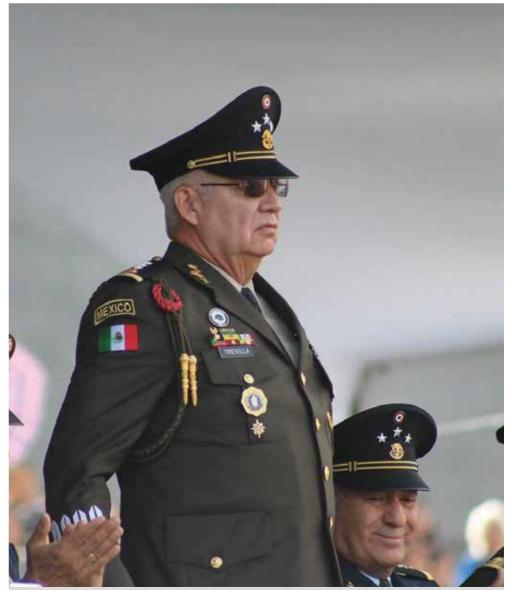

**Foto: Cuartoscuro** 

# Palacionacional 2024



# **DÍAS FINALES**

Por Armando Reyes Vigueras

n los días finales del sexenio, el presidente López Obrador no pierde oportunidad de reafirmar su estilo confrontativo y lograr así posicionar en la opinión pública los temas que le interesan, tal es el caso de la reforma al Poder Judicial, acerca de la cual ha acusado al empresario Claudio X. González de presionar a senadores para que voten en contra de dicha iniciativa, en momentos en que el ahora senador del PAN Marko Cortés denunció presiones, incluso con ofrecimientos económicos, para que legisladores de la oposición voten a favor de la reforma.

Es un tema de interés especial del presidente, si tomamos en cuenta el número de horas que le ha dedicado en sus conferencias mañaneras. Por su parte, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, comentó lo realizado en su gira por Quintana Roo: "Inauguración del Parque del Jaguar y el Museo de la Costa Oriental en Tulum con el presidente @lopezobrador\_y@MaraLezama gobernadora de Quintana Roo. Estas obras forman parte del proyecto integral del Tren Maya. La recuperación de nuestra historia es esencial en el Humanismo Mexicano".

De igual manera, comentó su viaje en el Tren Maya: "En nuestra gira histórica con el presidente @lopezobrador\_ subimos al Tren Maya de Cancún a Tulum. Y en el camino participamos en la entrega de escrituras en la colonia Colosio, en el municipio de Solidaridad. De ahí visitamos el nuevo hotel en Tulum. El Tren Maya es un proyecto de desarrollo con justicia social y visión. De los pueblos mayas de hace siglos, a los de hoy y del mañana. Es memoria historia y porvenir. Es orgullo".

#### **APUNTES ELECTORALES**

Todo apunta a que en el Senado tendremos confrontaciones permanentes, en parte por la costumbre del ahora presidente de dicha cámara para pelear con quien se le ponga enfrenta, como por la actitud de algunos senadores. Así, Gerardo Fernández Noroña dijo que presentará una denuncia penal ante la FGR en contra la senadora del PAN, María de Jesús Díaz, por su llamado a linchar a quien no vote en contra de la reforma judicial. Y falta ver el pleito que ya traen el ahora presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta y Lily Téllez del PAN.

Luego de las elecciones de junio pasado, la revisión de quienes llegan al Congreso de la Unión muestra que será una legislatura paritaria -50% mujeres y 50% hombres-, además de que llegan a las cámaras 43 diputados y 7 senadores indígenas, 5 diputados y 2 senadores de ascendencia afromexicana, 6 diputados y un senador migrante, 5 diputados y 1 senador que representan a grupos de orientación sexual diversa, y 9 diputados que representan a la comunidad de discapacitados.

La acusación del FBI de Estados Unidos en contra de productores de contenidos en redes sociales mediante el apoyo de Rusia, no sólo golpea a las aspiraciones de Donald Trump para la elección de noviembre, sino que también tiene ramificaciones en México en donde se ha apoyado al canal RT -uno de los señalados en la acusación-, así como a Canal Red, que hace poco entrevistó al presidente López Obrador.

El INE declaró la procedencia de las reformas estatutarias que permitieron la reelección de Alejandro "Alito" Moreno en la dirigencia nacional del PRI, dejando a los inconformes con menos recursos para revertir esta situación.



Foto: X / @Claudiashein

## **SACACORCHOS**

- La oposición da más muestras de división que no se supera con el paso del tiempo. Las protestas por la reforma al Poder Judicial han evidenciado este hecho.
- La convocatoria a dos protestas para el pasado domingo 8 de septiembre, una organizada por el FCN y la otra por estudiantes de derecho de la UNAM, provocó la crítica de muchos usuarios de redes sociales que hablaban de que se trataba de un error para dispersar este tipo de esfuerzos.
- Pero a la vez, esos mismos usuarios exigen que los partidos políticos no se metan en las protestas de trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de derecho para no politizarlas, pero al mismo tiempo les exigen que hagan algo para oponerse.
- Y hay que ver quienes han criticado la realización de dos marchas el domingo mencionado, pues en lugar de resaltar la coincidencia, se dedican a golpear a la oposición desde la comodidad de sus celulares, además dando voz a legisladores que han pasado de partido en partido.
- Con este tipo de actitudes, se entiende el resultado del pasado 2 de junio.

## **CRÓNICA POLÍTICA**

# ¿ES EL MOMENTO DE ANDY EN MORENA?

Como todo ciudadano

mexicano, "Andy" tiene

derechos político-electorales.

Por lo mismo, tiene todo el

derecho de formar parte del

Comité Ejecutivo Nacional

de Morena. Sin embargo,

quién sabe si éste sea el mejor

momento, no solamente en

relación con Luisa María, sino

también con la misma Claudia

Sheinbaum

Por Rosy Ramales\*

esde hace muchos años, familias completas emprendieron la lucha por llevar a la izquierda mexicana al poder; militaban casi íntegras en los partidos políticos de esa ideología. El caso más emblemático fue el PRD, cuya militancia después se mudó a Morena, partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

La familia de AMLO no ha sido la excepción. Ya cuando el tabasqueño asumió la Presidencia de la República, sus hijos se mantuvieron al margen; al menos de manera formal. Y no participaron en el gobierno federal, ni en la estructura partidaria; un tanto por las prohibiciones legales, y otro tanto quizá para guardar las formas.

Pero López Obrador va de salida. Entonces, tendría lógica la parti-

cipación de sus hijos (o uno) en el próximo gobierno federal que va a encabezar Claudia Sheinbaum Pardo a partir del 1º de octubre. Ya no acusarían al presidente saliente de nepotismo.

O la participación en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, como ha trascendido en

el caso de Andrés ("Andy") López Beltrán, ya sea como secretario general o como secretario de organización. Porque la presidencia guinda está más que cantada a favor de Luisa María Alcalde.

De manera pública lo promueven desde Tabasco vía el presidente estatal morenista, Joaquín Baños, quien en entrevista con un medio local dijo:

"Vamos con la consigna de que como tabas-

queños vamos a apoyar a otro tabasqueño, y qué mejor que al hijo de nuestro actual Presidente de la República..."

Raúl Ojeda, consejero nacional de Morena en Tabasco, también respalda la idea: "Desde Rocío y desde siempre, Andrés fue proclive a llevar a sus hijos a la lectura social; el perfil lo reúne, y lo que decida la gente."

Y sí, "Andy" reúne el perfil: Conoce la lucha social, sabe cómo se

mueve la izquierda sin y con el poder. Es bueno hasta en los negocios si acaso fuese real su participación en tantas transacciones que le ha señalado la oposición.

Sin embargo, el ser el hijo del fundador y líder moral de Morena, eleva su perfil, lo cual quizá colocaría a Luisa María Alcalde en una situación incómoda. La militancia consultaría a "Andy" en lugar de la presidenta del Comité Nacional; cosa que de por sí hace parte de la militancia, sobre todo cuando se ha tratado de definición de candidaturas.

Y si bien AMLO ya no será el Presidente de la República, quién sabe si tampoco el jefe político de Morena. El tabasqueño rompe con los esquemas. Su fuerza política sigue siendo amplia, que hasta se presta para conjeturar sobre su influencia para colocar a "Andy" en alguna de las secretarías del CEN de Morena.

No solamente para que "Andy" tenga trabajo o en qué entretenerse, sino para a través de él seguir tomando las decisiones en Morena, o al menos vigilar la vida interna del partido que fundó primero como movimiento político-social en el 2011, luego como asociación civil en el 2012, y como partido político en el 2014. Como todo ciudadano mexicano, "Andy" tiene derechos político-electorales. Por lo mismo, tiene todo el derecho de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Sin embargo, quién sabe si éste sea el mejor momento, no solamente en relación con Luisa María, sino también con la misma Claudia Sheinbaum como presidenta entrante, pues en la praxis le toca convertirse en la jefa política de Morena.

A menos que rompan la praxis haciendo efectivo su propósito de separar gobierno y partido, en cuyo caso tal vez entre ella y AMLO existe un pacto para dejar al tabasqueño las decisiones de Morena. A ver qué pasa.

Según lo anunciado con antelación por el todavía presidente nacional de Mario Delgado Carrillo, a finales de septiembre el Congreso Nacional definirá en unidad a la nueva dirigencia del partido. Y entonces se sabrá en definitiva si "Andy" va como secretario general del CEN, o le reservan otra cartera; o se hace a un lado.

\*rosyrama@hotmail.com



Foto: Archivo Cuartoscuro

## NOROÑA COQUETEA CON EL NÚMERO 85 PARA MAYORÍA CALIFICADA EN SENADO: EMEEQUIS

I morenista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, dijo en su programa de este sábado que, "en sentido estricto", la mayoría calificada para sacar adelante la Reforma Judicial se forma con 85 senadores.

Esto ante la aparente imposibilidad para Morena y aliados de conseguir el voto 86 que marca el Senado como mínimo para conseguir las dos terceras partes en caso de que acudan los 128 senadores.

Esta semana, en un ejercicio promovido por el empresario Claudio X. González, los 43 senadores de oposición definieron su postura en contra, con lo que sería imposible pasar la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador.

Al final de su transmisión de redes sociales, Fernández Noroña platicó con seguidores y uno de ellos le preguntó si ya tenían las dos terceras partes de los escaños con 85 senadores. El legislador primero contestó que no, pero luego dijo: "Esa es una discusión jurídica, efectivamente, hay quien sostiene, como en las escuelas, que .3 baja al número inmediato anterior. Si es 85.3, es 85, porque no puedes pedir tres décimas de senador.

"Ni puedes pedir más del 66%, porque 86 senadores es más del 66%. En sentido estricto, a mí



Foto: Cuartoscuro

me parece que es 85 senadores. A mí me parece que sí... pero están histéricos, hombre, y van a impugnar si son 85".

Con ese razonamiento, Noroña se suma a Adán Augusto López, quien también ha expresado que 85 es la cifra necesaria para aprobar la reforma si se hacen las "interpretaciones" aritméticas.

#### ¿CUÁL ES LA CIFRA REAL?

EMEEQUIS publicó que para el Sistema de Información Legislativa del Senado (SIL) la cifra es de 86 senadores. "En la Cámara de Senadores se requerirían 86 de 128 legisladores para lograr dicha mayoría, variando el número en función de los senadores presentes en la sesión de Pleno".

La tercera parte de 100 es 33.33. Es decir, para reunir dos terceras partes, utilizando los decimales como lo hace el Senado, sería de 66.66. Lo que equivale a: 66.66%, porcentaje que no se alcanza con 85 senadores de 128 en total (si asistieran todos).

Y si atendemos a lo que expuso Adán Augusto: El 66.66% de 128 es: 85.32 unidades. O sea, a Morena y aliados les faltarían décimas para completar el criterio establecido.

#### **RECTA FINAL DE LA REFORMA**

Este domingo la Reforma Judicial pasará por las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, presididas por las morenistas Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, como paso previo antes de enviarse al pleno del Senado.

La incógnita de la sede donde se realizaría se diluyó este sábado con la promesa de los trabajadores que protestan alrededor de las instalaciones de reforma de permitir el paso a los legisladores para que no tengan que sesionar en un lugar alterno.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) señaló en comunicado que se ha replegado la presencia en todas las calles y vías de acceso para garantizar su libre paso.

"Para dar mayor certidumbre a los legisla-



#### Imagen de definición legal: (http://sil.gobernacion.gob.mx/)

dores y a la sociedad, JUFED y las organizaciones hermanas informan que, como una medida adicional, un notario público certificará el día de mañana, una vez concluidas las diversas manifestaciones, que los accesos estarán libres.

"Se invita a los representantes de los medios de comunicación que así lo soliciten a acompañarnos en esta verificación. Que quede claro que no seremos nosotros los que busquen impedir el trabajo de las personas legisladoras en la Cámara Alta.

"Reiteramos a los legisladores de todos los partidos, que aun cuando estemos en contra de la reforma judicial por sus efectos en la división de poderes, no se impedirá que las sesiones se realicen".

La lideresa de esta agrupación, Juana Fuentes, dijo que estaba consciente de la importancia de la decisión y que harán todas las acciones necesarias para que puedan ingresar.

#### ¿Y LUEGO QUÉ SIGUE?

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que los senadores fueron convocados para sesión plenaria, el martes, 10 de septiembre, a las 11 de la mañana, en la sede principal de la Cámara de Senadores, para dar trámite de primera lectura a la minuta.

Mientras que el miércoles, dependiendo de cómo se vayan dando allí las condiciones, se abordará el dictamen en el Pleno para su discusión y votación en lo general.

Hasta el momento, Morena y aliados sólo tienen 85 senadores, les falta uno para conseguir la mayoría calificada en el Senado.

En la semana, los 43 senadores de oposición reiteraron su postura en contra en un ejercicio promovido por Claudio X. González, por lo que, si asisten los 128 legisladores, la reforma se quedaría bloqueada.

"Aspiro a que sea un debate histórico, las dos posiciones están muy definidas. Se requiere mayoría calificada. Se ha especulado mucho, pero el día de la votación se sabrá si es aprobada o no la reforma por la mayoría que exige la ley, la mayoría calificada", por lo que será el Pleno el que lo determine, dijo Noroña en palabras citadas por el departamento de prensa del Senado.

Con información de EmeEquis (@emeequis)

## AMLO ACUSA A SUS OPOSITORES DE SEMBRAR CONFUSIÓN ACERCA DE LA ESTABILIDAD DEL PAÍS

n vísperas de que el Senado de la República discuta la reforma al poder judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la oposición de sembrar confusión entre la población de que hay mucha inestabilidad porque se va a llevar a cabo la reforma judicial.

En la inauguración del Parque del Jaguar y del Museo de la Costa Oriental en Tulum, Quintana Roo, López Obrador afirmó que, a diferencia de los anteriores sexenios, en su gobierno el peso no se ha devaluado, "claro que nos faltan como 20 días todavía".

"Con Echeverría se devaluó el peso, con López Portillo se devaluó; con Miguel De la Madrid se devaluó como dos mil por ciento; luego, Salinas, se devaluó el peso; luego, Zedillo, se devaluó el peso; Fox, se devalúo el peso; Calderón, se devalúo el peso; Peña Nieto, se devalúo, y hasta hoy no se ha devaluado con nosotros."

## LOS OPOSITORES, FRENO A LA REFORMA JUDICIAL

Pese a ello, aseveró, sus opositores están tratando de sembrar confusión para frenar la reforma judicial, que es indispensable, dijo, para acabar con la puerta giratoria.

"Se mete a un delincuente a la cárcel después de que cuesta mucho detenerlo, se arriesga la vida de policías, de marinos, de soldados, fichitas, se les detiene; y a la semana, sobre todo los fines de semana, puro 'sabadazo', ordena un juez que se les libere."

Eso, agregó, "ya no queremos que siga sucediendo en nuestro país".

Consideró que para limpiar de corrupción al Poder Judicial se requiere "una fórmula muy sencilla": así como se elige a los presidentes municipales, a diputados locales, a los senadores, diputados federales, a los gobernadores, así como se elige al presidente.

"Bueno, ¿y por qué no vamos nosotros también, los ciudadanos, a elegir a los jueces? ¿Cuál es el miedo?

¿Ustedes qué piensan, que, a los jueces, magistrados, ministros los elija el presidente, los senadores, los partidos o que lo elija el pueblo? Eso es todo", enfatizó.

#### "CUIDAREMOS EL LEGADO DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR": SHEINBAUM

A 24 días de que rinda protesta como la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum reiteró una vez más que no habrá de defraudar el legado de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos a cuidar el legado del presidente López Obrador. Y nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México", enfatizó .

En la inauguración del Parque Nacional del Jaguar y del Museo de la Costa Oriental, acto que encabezó el presidente López Obrador en Tulum , Quintana Roo, Sheinbaum insistió una y otra vez que ni defraudará ni traicionará.

"Hoy vengo a comprometerme con ustedes a que no los voy a defraudar, no voy a traicionar. Nosotros llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios de nuestro movimiento."

Afirmó que la transición entre el gobierno de López Obrador y su próximo gobierno es "histórica", "la verdad, como todo lo que hace el presidente López Obrador es histórico".

AMLO, "entre los grandes presidentes de la historia"

Recordó que, en 2018, el pueblo de México tomó una decisión inteligente y valiente, "este 2 de junio pasado de 2024 demostró que no se equivocó el pueblo".

"Hoy tenemos... Al presidente no le gusta que lo diga, porque él admira a muchos presidentes de México, entre ellos al gran Benito Juárez, pero yo digo que el presidente López Obrador, si no es el mejor, es de los grandes presidentes de la historia de México, está entre los grandes."

Sheinbaum dijo que México es hoy muy distinto al que había antes de 2018.

"Y decía que el 2 de junio el pueblo de México decidió nuevamente algo grandioso, que es que continuara la Cuarta Transformación de la vida pública de México, porque no va a haber marcha atrás, porque no va a regresar la corrupción, porque no van a regresar los privilegios", concluyó.

Con información de la Agencia Mexicana de Información (AMEXI).



Foto: Cuartoscuro

# DISCORDIA, TEMOR Y PREOCUPACIÓN POR EL VOTO **DE MANLIO FABIO BELTRONES**

Por Redacción / El Independiente

na de las incógnitas políticas del reacomodo de grupos de poder se encuentra en la figura del sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, priista de cepa, colosista y expulsado de la bancada del PRI en el Senado por "Alito".

La inquietud radica en que el senador Beltrones aparece en el cuadro de fotografías del bloque senatorial de Claudio X. González, el activista ultraderechista que dice que ya tiene en la bolsa a 43 senadores, y publicó una foto en su red social X (@ ClaudioXGG), ordenándoles que en sus redes suban video comprometiéndose a votar como él les indica, es decir, contra la Reforma Judicial, ya aprobada por mayoría la semana pasada en la Cámara de Diputados.

Por lo cual, surge la duda de si el Senador ya se habrá sometido a Claudio X. González y al poder conservador, y votará como le ordene quien ya se autonombró su patrón, y dueño absoluto de sus votos en el Senado.

Por otro lado, y también en redes, en la cuenta del PRI (@PRI\_Nacional) publicaron la foto de los 15 senadores priistas UNIDOS CONTRA LA REFORMA AL PODER JUDICIAL, en la cual, no aparece el Senador Beltrones.

Hay que recordar que, a mediados de agosto pasado, la dirigencia nacional del PRI informó que "por mayoría de votos, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República han decidido no admitir al senador Manlio Fabio Beltrones Rivera en el grupo parlamentario".

"El senador Beltrones queda en libertad de unirse a cualquier otro grupo parlamentario, y en ningún caso sus dichos, declaracio-

Foto: X @ClaudioXGG

nes, votos o posicionamientos representan a la bancada del PRI ni al partido", se acusó.

En tanto, el en ese entonces recién reelecto presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que la decisión de expulsar a Manlio Fabio Beltrones del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado no fue personal, y para curarse en salud, aclaró: "Nosotros no expulsamos a nadie, lo que hicimos fue tomar la decisión, como lo marca el reglamento, de no admitir a un legislador por una sola razón, que semanas atrás hubo expresiones que iba a ser un legislador independiente", afirmó Moreno Cárdenas.

Ante tal indefinición, y aunque el senador sin partido y sin bancada, informó que asistirá a la discusión de la reforma al Poder Judicial y su voto será en contra, lo cual fue celebrado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno., además de que ha sido crítico con la propuesta desde sus inicios, enfatizó que su posición se basa en el principio de fortalecer las instituciones en lugar de debilitarlas. "Siempre he sostenido que hay que fortalecer a las instituciones, no debilitarlas. Por lo tanto, reitero que, en su momento, asistiré a la sesión en la que se discuta y votaré en contra", añadió.

El senador electo Manlio Fabio Beltrones reafirma que es "totalmente priista" y descartó tener planes de sumarse a la bancada de otro partido o convertirse en legislador independiente.

En entrevista en el Senado, a donde acudió para recibir la credencial que lo acredita como senador de la República, Beltrones se refirió a la decisión de la fracción senatorial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de excluirlo de sus filas.



Foto: X @PRI\_Nacional

"Hoy en la mañana revisé mi ADN y no ha cambiado; soy totalmente priista desde hace cinco décadas. Ya platicaré con los coordinadores de los grupos parlamentarios."

El senador electo estableció que ya se documentó en Servicios Parlamentarios "y, conforme al artículo 95 de la Ley Orgánica, yo tendría que formar parte de una mesa de decanos para la instalación del Senado".

Beltrones reiteró que ya quedo registrado como lo ordenan el reglamento y la convocatoria para ser parte del Senado de

Agregó que posteriormente se vivirán momentos más importantes, cuando se integren los grupos parlamentarios.

#### **DEBATE INTENSO**

Acerca de los tres senadores que le faltan al bloque oficialista para ser mayoría calificada, Beltrones externó su esperanza de que Morena y la oposición puedan llegar a

"No para establecer acuerdos caprichosos, sino todo en beneficio del país", acotó.

Señaló que él siempre procura que todos los que pertenecen al PRI conserven su autonomía de pensamiento y representen los intereses más importantes, "como yo representaré los intereses de los sonorenses".

Recordó que el dirigente nacional priista Alejandro Moreno, con quien mantiene diferencias, hizo algunas declaraciones en su contra, pero consideró que sus señalamientos no tienen ninguna relación con la realidad, pues se trata de calumnias y mentiras.

El voto de Beltrones está en el limbo, si vota en contra, estaría apoyando al grupo y partido que lo echo de sus filas, y mandaría la minuta de regreso a los Diputados, postergando por un tiempo la aprobación, y si vota a favor, sería linchado y "madreado" como lo exigió la senadora por el estado de Aguascalientes Chuya Díaz, quien instó a linchar a los legisladores que apoyen la Reforma Judicial de AMLO, (a ver sí se atreve a cumplir su palabra).

Con información de AMEXI.



**Foto: Cuartoscuro** 



# NORMA PIÑA Y EL DELITO DE PREVARICACION PELIGROSO MENSAJE; JUEZ Y PARTE

Por Redacción / El Independiente

rrinconada por una reforma judicial que desaparecería el modelo actual de Suprema Corte de Justicia de la Nación y relevaría a los 11 ministros vigentes, la ministra presidenta Norma Piña Hernández rompió la burbuja de cristal que la obligaba a una imparcialidad absoluta para poder impartir justicia y salió a la calle ha lanzar arengas y militancias contra la mayoría legislativa legítima de Morena y aliados en la promoción de la reorganización total del Poder Judicial.

La ministra Piña Hernández apareció en fotografías con una camiseta que impugnaba la ley cuando todavía está en proceso legislativo (la aprobó el jueves la mayoría calificada morenista en la Cámara de Diputados y esta semana podría aprobarse en el Senado para convertirse en una ley inatacable), acudió al plantón ilegal decidido por los trabajadores, jueces, magistrados y ministros y reiteró la suspensión de labores judiciales de los once ministros, todo ello como parte de una presión política callejera contra el proceso legislativo.

En este contexto, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación caería dentro de los postulados del conocido delito de prevaricación, que en términos legales se comete cuando un funcionario judicial realiza actos o comportamientos contrarios a los deberes judiciales inherentes a su cargo. La función de los ministros de la corte no es apoyar a una de las partes durante un proceso de discusión de una ley, sino esperar a que algún sujeto reconocido de manera legal presente controversias o contradicciones con la Constitución.

Agobiada por la derrota política, legislativa y judicial de la mayoría de Morena y aliados en la presentación de la reforma al Poder Judicial, la ministra presidenta Piña Hernández se quitó la toga de la imparcialidad del cargo y se puso la camiseta de la militancia activa que intenta influir por la presión callejera y el paro de labores en un proceso de discusión de una ley que solo le corresponde a los legisladores, metiéndose en las facultades exclusivas del poder legislativo.

Peor aún y violando la imparcialidad de la

justicia, la ministra presidenta de la Corte preguntó a sus colegas ministros de los cuales ella controla a ocho de once si la Suprema Corte como Tribunal Constitucional tendría facultades legales para interrumpir el proceso de formación de leyes que tiene muy clara la Constitución y que corresponde solo a los legisladores. En términos legales, la ministra Piña Hernández tendría que esperar a la aprobación en las dos cámaras y la promulgación en el Diario Oficial y que exista una demanda de afectados para la revisión de la constitucionalidad.

El proceso político legislativo otorga a las dos cámaras la facultad de exclusiva de emitir proyectos de leyes y revisar su viabilidad con el propósito de aprobarla o rechazarla por mayoría absoluta (51%) o por mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes en el pleno). Interrumpir el proceso desde el Tribunal Constitucional supremo fue una de las aberraciones más significativas que presidente --y en este caso presidenta-de la Suprema Corte haya cometido para impedir el funcionamiento legal del poder legislativo en la elaboración de una ley.

Ni siquiera en las peores etapas del autoritarismo de la mayoría, como en los casos en que mandaba en los generales que ganaron la revolución o los políticos que controlaban el 100% de los cargos públicos, la Suprema Corte había cometido la aberración en modo de violación constitucional para tratar de impedir el debate en las dos cámaras.

Lo grave del asunto es que la impericia política de la ministra presidenta Piña Hernández la llevó hacerse bolas con los tiempos legislativos, porque los diputados cumplieron los requisitos de ley y el jueves de la semana pasada aprobaron por mayoría calificada la reforma judicial y la enviaron al Senado para su revisión, horas antes de la decisión de la presidenta de la Corte de echar a andar la maquinaria judicial contra el Legislativo.

La violación constitucional de la ministra Piña Hernández ocurrió cuando mandó mensajes de que la Corte estaba invadiendo facultades del poder legislativo para bloquear el proceso de elaboración de leyes entre las dos cámaras. Ayer domingo, el Senado comenzó el procesamiento de la minuta de la Cámara de Diputados para tener aprobada



Foto: Cuartoscuro



**Foto: EFE** 



Foto: EFE

la ley antes del miércoles, mientras la ministra presidenta sigue a la espera de que sus colegas ministros le digan si puede o no interrumpir un proceso legal que está ya en la segunda parte de su tiempo legislativo.

Pase lo que pase con la ley podría venir el juicio político de la Cámara de Diputados contra la jefa del Poder Judicial por la intentona golpista de interrumpir el funcionamiento autónomo del poder legislativo.

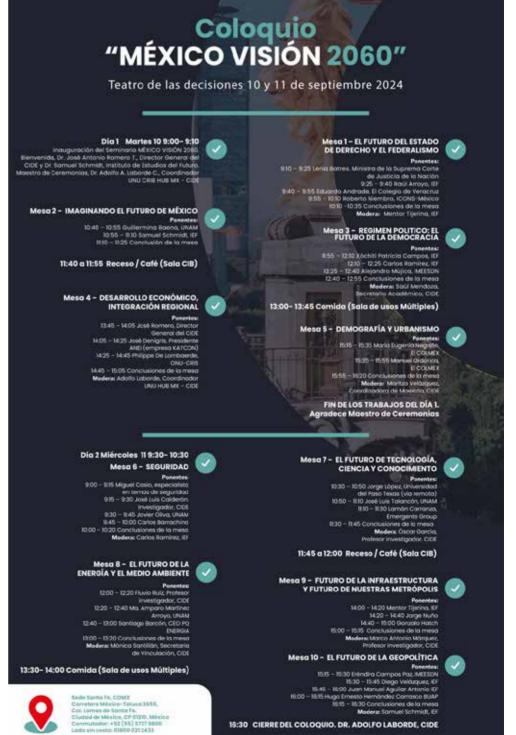

#### OFICIO DE PAPEL

# INVADE EL PÁNICO A MINISTROS, MAGISTRADOS Y JUECES POR REFORMAS JUDICIALES

Por Miguel Badillo

A qué le temen los 8 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han convocado a trabajadores de ese Poder a rechazar y protestar en contra de dichas reformas judiciales?

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la Reforma al Poder Judicial y la turnó al Senado de la República, en donde de aprobarse por mayoría calificada, los 8 ministros podrían enfrentar juicios políticos y penales por violaciones constitucionales y dar protección sistemática a delincuentes de cuello blanco, defraudadores, criminales y hasta a miembros del crimen organizado, sin descontar los posibles delitos de enriquecimiento ilícito y evasiones fiscales.

Esos 8 ministros y ministras están dando la batalla de sus vidas porque de avanzar dicha reforma judicial, perderán sus empleos y con ello los privilegios millonarios que ahora tienen, tales como salarios y compensaciones superiores a los 700 mil millones de pesos mensuales y, al terminar su gestión en la Corte reciben pensiones vitalicias, como ahora sucede con 32 exministros y exministras que reciben 286 mil pesos al mes.

Por ello el nerviosismo de los 8 ministros y ministras de la Corte, quienes además ya no serían juez y parte de la corrupción que impera en todo el Poder Judicial, porque desaparece el Consejo de la Judicatura Fe-

deral y se constituye un órgano autónomo, denominado Tribunal de Disciplina Judicial, que será encargado de atender las denuncias por corrupción en contra de jueces, magistrados y ministros, situación que ahora no ocurre por la complicidad e impunidad del Consejo de la Judicatura.

También, con la nueva reforma se eliminaría el nepotismo de ministros y jueces, y sus familiares, amigos y recomendados que no tengan los perfiles para los cargos públicos que ahora ocupan tendrían que quedar fuera del Poder Judicial. El número de ministros de la Corte se reduciría de 11 a 9, y todos los integrantes del Poder Judicial recibirían salarios inferiores al ingreso que hoy recibe el presidente de la República, como lo marca la Constitución.

# 32 MINISTRAS Y MINISTROS EN RETIRO COBRAN PENSIÓN VITALICIA

El legislador morenista Saúl Monreal presentó una iniciativa que tiene por objetivo acabar con los privilegios de los haberes de retiro para ministros y ministras y sus viudas.

El Senado de la República debatirá la extinción de las pensiones vitalicias millonarias que sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en beneficio de 32 exministras, exministros y 13 viudas que cobran mensualmente 286 mil pesos.

Los argumentos que soportan dicha iniciativa de ley es que se trata de una serie de privilegios que exceden las prestaciones que recibe la mayoría de la población trabajadora y fomenta la desigualdad social.

La iniciativa para reformar los artículos 129 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con lo que se prohibirían las pensiones vitalicias, se publicó en la Gaceta Parlamentaria y en los próximos

días será turnada a comisiones para su dictamen.

Valadés, Medina Mora, Cossío, Sánchez Cordero y Azuela con pensión vitalicia

Cada año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación destina más de 60 millones de pesos del erario al pago de pensiones vitalicias.

Por lo menos son 32 ministras y ministros en retiro (13 de esas pensiones se pagan a las viudas) que cobran su haber de retiro mensual por 286 mil pesos, más un mes adicional por aguinaldo.

Un caso especial es el de Eduardo Me-

dina Mora Icaza, quien en gobiernos panistas y priistas se desempeñó entre 2000 y 2005 como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, órgano de espionaje ya desaparecido; fue secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox; con Felipe Calderón, fue procurador general de la República; y en gobierno de Enrique Peña lo propuso para ministro de la Suprema Cor-

te de Justicia de la Nación, cargo que empezó el 10 de marzo de 2015.

De su última responsabilidad como ministro, renunció porque le abrieron un expediente por corrupción y enriquecimiento ilícito, al descubrir que hizo transferencias millonarias de dinero a cuentas del extran-

Con la nueva reforma se

eliminaría el nepotismo

de ministros y jueces, y

sus familiares, amigos y

recomendados que no

tengan los perfiles para los

cargos públicos que ahora

ocupan, tendrían que quedar

fuera del Poder Judicial. El

número de ministros de la

Corte se reduciría de 11 a

9, y todos los integrantes

del Poder Judicial recibirían

salarios inferiores al ingreso

que hoy recibe el presidente

de la República, como lo

marca la Constitución

jero; sin embargo, esto no impidió que siga cobrando una pensión vitalicia de millones de pesos anuales. Por ello, en la próxima discusión legislativa podría anexarse la cancelación de las pensiones vitalicias que se pagan con dinero público a ministros y ministras en retiro.

Por este concepto, cada año se erogan más de 60 millones de pesos para pagarle a 32 beneficiarios, entre los que destacan 13 viudas de ministros ya fallecidos.

Otro caso polémico es el de Diego Valadés Ríos, quien sólo

se desempeñó cuatro meses como ministro y desde 1994 se mantiene con una millonaria pensión vitalicia.

Ni la lista de ministros en retiro a los que cada mes se les paga ni el monto -que podría ir entre 230 mil y 290 mil pesos- es del todo transparente, pues sistemáticamente l

La Suprema Corte se a movido siempre en la opacidad para evitar la rendición de cuen-



















Exministros de la SCJN. En la próxima discusión legislativa, uno de los temas que podría anexarse es el de la cancelación de las pensiones vitalicias millonarias que paga la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los ministros y ministras en retiro. (Foto Archivo Cuartoscuro)

tas, por lo que sistemáticamente se niega a proporcionar información de los haberes e ingresos que reciben sus integrantes; así que la mayoría de las pensiones oscilan entre 230 mil y 290 mil pesos mensuales, aunque en algunos casos las cifras podrían ser superiores. Lo cierto es que estos pagos con dinero público siguen siendo discrecionales.

Por ejemplo, en la respuesta a la solicitud de información pública 330030523001112, de junio de 2023, la Corte aseguró que sólo son 11 los beneficiarios: Adato Green Victoria, Castañón León Noé, Chapital Gutiérrez Sergio Hugo, Cue Sarquis Irma, Duarte Cano José de Jesús, Gil Guillén Clementina, López Contreras Luis Felipe, Schmill Ordóñez Ulises Sergio, Sempe Minvielle Carlos, Téllez Cruces Agustín, Valadés Ríos Diego.

Pero en otra respuesta a la solicitud 330030523000800, de mayo de 2023, la Suprema Corte asegura que son nueve, ninguno de los cuales coincide con la lista anterior: Mariano Azuela Güitrón, Juan Nepomuceno Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, José

Ramón Cossío Díaz, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, José Fernando Franco González Salas, Eduardo T. Medina Mora Icaza.

La lista de los beneficiarios de las pensiones vitalicias puede ser mucho mayor, pues otras dos respuestas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (a las solicitudes 0330000051521, de abril de 2021, y olio 033000009016, de junio de 2016) refieren 23 nombres de ministras y ministros en retiro -algunos, adicionales a los anteriores-, de los cuales 13 ya estaban fallecidos, pero se les sigue pagando a las viudas: Agustín Téllez Cruces, Arturo Serrano Robles, Carlos de Silva y Nava, Carlos García Vázquez, Carlos Sempe Minvielle, Clementina Gil Guillen, Diego Valadés Ríos, Fausta María del Corazón de J Moreno Flores, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Irma Cue Sarquis, J Jesús Duarte Cano, José Antonio Llanos Duarte, José M Villagordoa Lozano, José Martínez Delgado, Luis Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Luis Gutiérrez y Vidal, Martha Chávez Padrón, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Ulises Sergio Schmill Ordoñez, Victoria Adato Green. Al menos hasta 2021, sólo 23 pensiones costaban al erario nacional 63.7 millones de pesos anuales, pues además de los pagos mensuales individuales -por 286 mil 423 pesos-, les pagaban un mes adicional por aguinaldo. Pero la cifra podría ser mayor, si se tienen en cuenta los nombres de ministras y ministros en retiro que figuran adicionalmente en las otras listas. Y tampoco los montos quedan claros, pues en la respuesta a la solicitud de información 033000007519 -de enero de 2019- se refiere que, en el caso de José Ramón Cossío, su haber de retiro en ese mes y en el resto de los meses de ese año, sería "del 100 por ciento del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo", o sea algo así como 700 mil pesos mensuales. Mientras que para el caso de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, se informó -en respuesta a la solicitud 03300002156188, de diciembre de 2018- distintos montos pagados de acuerdo con el año en cuestión: 2015: 294,571.52; 2016: 277,694.52; 2017, de enero a noviembre, 278,085.54, y diciembre, 226,697.22; 2018: 229,560.22. Esto es que los pagos continúan en la opacidad, a pesar de que la Ley General de Transparencia obliga a todos los entes públicos, incluida la Suprema Corte, a transparentar los sueldos, prestaciones, haberes de retiro y hasta las pensiones vitalicias, pues se pagan con dinero de la nación.



Foto: SCJN

## **MENSAJE POLÍTICO**

# LA JUSTICIA Y LA IMPUNIDAD

Los abusos y excesos

cometidos por algunos de

los impartidores de justicia

a lo largo de los años han

convertido al PJ en el centro

de la polémica. Al desviar

los propósitos de todo aquel

que pida justicia y cuando

los impartidores pierden

la objetividad y tienden

a favorecer al poderoso,

el justiciable se haya en

condiciones de desigualdad

e indefensión

Por Rodolfo Aceves Jiménez\*

l Poder Judicial de la Federación y los Supremos Tribunales de Justicia en las entidades federativas tienen la responsabilidad de ejercer la función jurisdiccional impartiendo justicia, entendido esto como

la garantía en el cumplimiento del contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de las entidades federativas y las leyes que sean promulgadas en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

El principio del establecimiento del Poder Judicial lo dictó Montesquieu en su libro "El Espíritu de las Leyes" sostiene que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial sólo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la li-

bertad y los derechos de los ciudadanos, si se combina con otro principio basado en su distribución social. En México, José María Morelos estableció "Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario".

Sin embargo, como todas las instituciones creadas por el hombre son sujetas de perversiones que hacen desviar sus nobles pretensiones. No escapa el Poder Judicial.

Hoy la iniciativa presidencial que preten-

de reformar el Poder Judicial de la Federación propone suprimir el sistema meritorio y de concurso de carrera judicial, para substituirlo por cargos de elección, entre otras propuestas. Una de las ventajas que ha traído el sistema meritorio es, el sentido de pertenencia a la institución y la acumulación de experiencia por nivel de conocimiento; y la carrera judicial ha traído la especialización del derecho en lo general y de sus materias en lo particular.

No obstante, los abusos y excesos cometidos por algunos de sus impartidores de justicia a lo largo de los años la han convertido en el centro de la polémica. Al desviar los propósitos de todo aquel que pida justicia y cuando los impartidores pierden la objetividad y tienden a favorecer al poderoso, el justiciable se haya en condiciones de desigualdad e indefensión y su petición de justicia es alejada para dar cabida a la impunidad. Sin embargo, hay impartidores honestos, mujeres y hombres consagrados a la función jurisdiccional que enaltecen el alto valor de impartir justicia que empoderan una de las principales funciones del Estado mexicano.

Además, la reforma al Poder Judicial difícilmente podría modificar los sistemas y subsistemas en que descansa la función de seguridad y la de procuración de justicia, debido entre otras cosas, a que carece de disposición alguna sobre la manera en que intervendrían las Fiscalías en la integración

de las carpetas de investigación que contiene las pruebas para consignar o exonerar a algún imputado de tal delito.

La mayoría de las deficiencias en materia penal provienen de la insuficiencia de pruebas contenidas en las carpetas de investigación que reúnen las Fiscalías, y el juez dicta sentencia, condenatoria o absolutoria, con los datos e información que le aporta el Ministerio Público y carece de atribuciones para investigar.

Hoy el nuevo modelo de Poder Judicial podría comprometer el espíritu de justicia al que se refería Morelos y puede ampliar la impunidad.

\*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com X: @racevesj











## APRUEBAN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR REFORMA JUDICIAL EN EL SENADO; RECHAZAN RESERVAS DE OPOSICIÓN

prueban en lo general y en lo particular dictamen de la Reforma Judicial en el Senado de la República, en análisis que se prolongó toda la noche y primeras horas de este lunes, para el análisis de las reservas que pusieron a consideración los distintos grupos parlamentarios.

Lo cierto es que sin moverle una sola coma y con 25 votos a favor y 12 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron en lo general, tras seis horas de debate, el dictamen de la reforma judicial, cuya columna vertebral es la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.

De esta forma, senadores dieron inicio ayer al análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara Alta, del dictamen y minuta de la Reforma Constitucional que les envió la Cámara de Diputados y que fue aprobada con 359 votos en un ejercicio de aplanadora cuatroteista.

Con la presencia de 37 de los 38 legisladores que integran las comisiones antes señaladas, y encabezados por las morenistas Citlali Hernández y Ernestina Godoy, inició las 13:16 horas este ejercicio que se prolongó hasta entrada la noche del domingo.

Cabe destacar que los senadores del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, Marko Cortés, Gustavo Sánchez Vázquez y Mayuli Latifa Martínez, participaron en la sesión "bajo cautela", debido a que -señalaron- existen órdenes judiciales para que se detenga el proceso legislativo de esta reforma.

En primer término, se realizó la lectura o en su caso presentación del dictamen.

Por Luis Carlos Silva Posteriormente cada grupo parlamentario tuvo diez minutos para tuvo 10 minutos para fijar posicionamiento hasta por 10 minutos, en el siguiente orden: Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde, PRI, PAN y Morena.

> En cada ronda, participaron tres senadores en contra y tres a favor.

> Alejandro Murat senador de Morena por Oaxaca dijo que somos el país con el mayor nivel de impunidad con el nivel más alto de impunidad, al término de su participación Murat retiró sus reservas.

> Ayer senadores de oposición dijeron que van a depositar la responsabilidad en los ciudadanos. También advirtieron que le están regresando a la SCJN la interpretación de la Constitución que ahora permite excesos.

> A su vez, se dijo que en México amaneció el domingo 8 de septiembre con cinco amparos que hoy los estamos analizando.

> En tanto, senadores del Grupo Parlamentario del PAN acusaron que el problema de las averiguaciones previas estriba en el asunto de las Fiscalías razón por la cual esta bancada votorá en contra de esta Reforma Judicial.

> "Como fregados vamos a hacerle para que esta Reforma pueda avanzar porque se le está quitando a los mexicanos el Juicio de Amparo", señaló categórica la fracción de se-

> Por su parte, el senador Saúl Monreal Ávila calificó a la Reforma Judicial como una reforma progresiva, referente en donde por primera vez se van a elegir por voto popular a los ministros y jueces

> Se va a sustituir al Consejo de la Judicatura porque no funciono y fue comparsa. "Es de calado internacional", concluyó.

Fuente: Senado de la República.

# Primera Reunión Ordinari isiones Unidas de Puntos Con de **S**adios Legislativo septiemb 2024

Foto: Cuartoscuro

# NOROÑA PRESUME QUE MORENA **TIENE YA A LOS 86 SENADORES** PARA AVALAR REFORMA JUDICIAL

PRO.- El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que ya tienen a los 86 senadores para aprobar la reforma al Poder Judicial.

A su llegada al Senado de la República para estar presente en la discusión de Comisiones para la reforma del Poder Judicial, el legislador petista consideró que con los 85 senadores que Morena tiene ya alcanzan la mayoría calificada,

-Senador, hay una polémica ¿Son 85 o 86 que requiere mayoría?

-Yo no lo diría. A mí, si me preguntas, hay elementos jurídicos, que así se han hecho. Así como en la escuela, cuando era de punto cuatro hacia abajo, era el número inmediato anterior de punto seis hacia arriba, el número inmediato superior. No hay un punto tres de senador y desde mi punto de vista, en sentido estricto, ochenta y cinco senadores sería suficiente, pero para evitar cualquier discusión y deja superada esa controversia.

-¿Se tienen ya los 86?

forma Judicial.

-Lo hemos dicho toda la semana que sí. El senador petista resaltó que será una semana histórica en la Cámara Alta por la probable aprobación de la iniciativa de re-

"Sí, es una semana histórica. Sin exagerar, los testigos de la Patria se resolverán en estos días. Las dos visiones que están encontradas, mayoritariamente apoyada la que plantea la reforma del Poder Judicial, será la Cámara de Senadores la que tenga el enorme honor de resolver esta batalla democrática", detalló.

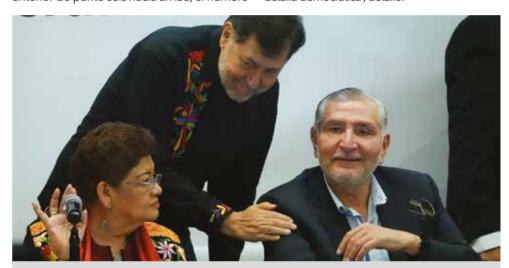

Foto: Cuartoscuro

# **DOLORES PADIERNA AMAGA CON** JUICIO POLÍTICO A NORMA PIÑA

PRO.- La diputada federal de Morena, Dolores Padierna Luna, llamó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, a "respetar la legalidad" y no impedir las labores del Poder Legislativo por la discusión de la reforma judicial; si no, advirtió, merecerá juicio político.

"Hacemos un llamado a la ministra Norma Piña a la racionalidad, al respeto a la legalidad, a apegarse a la Constitución Política. De lo contrario, será merecedora de juicio político, ella y cualquier alto mando que esté impidiendo las labores del Poder Legislativo #ReformaJudicial", escribió este domingo en un mensaje difundido en su cuenta de X.

El pasado viernes 6, la ministra Norma Piña acudió a la Cámara de Diputados y se reunió con trabajadores del Poder Judicial de la Federación que llevaban seis días de bloqueo de los accesos del recinto en protesta contra la reforma judicial. Este domingo 8, la exjefa delegacional en Cuauhtémoc difundió un video en el que aseguró que, como presidenta de la Corte, Piña Hernández "está obligada a trabajar por lo que se le paga".

Según explicó, los artículos 160 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial enlistan los cargos de confianza: "altos mandos, jueces, magistrados, secretarios de acuerdo, directores generales y un largo etcétera que, por ser personal de confianza, están obligados a prestar el servicio público, en este caso de justicia".

Por ello, afirmó, "no tienen derecho de huelga, no pueden hacer paro de labores. Los trabajadores de base sí, pero los altos mandos no. Y Norma Piña es presidenta del Consejo de la Judicatura, además de ser ministra de la Corte".

De acuerdo con su interpretación, la ministra presidenta "debe de iniciar procedimientos administrativos a quienes estén incumpliendo con sus funciones, pero lejos de hacerlo, ella misma ordena el paro de labores y ordena que se les pague a estos altos mandos sin trabajar, causando un daño al erario público".

Dolores Padierna consideró que "la acción de validar el paro de altos mandos del Poder Judicial viola los preceptos constitucionales y viola la Ley Orgánica del Poder Judicial y esto es causa de responsabilidad administrativa, de acuerdo a la fracción X del artículo 110" de la mencionada ley.

Luego dijo: "hacemos un llamado a la ministra Norma Piña a la racionalidad, al respeto a la legalidad, a apegarse a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos".

Entonces, lanzó la advertencia: "de lo contrario, será merecedora de juicio político, ella y cualquier alto mando que esté impidiendo las labores del Poder Legislativo".



Foto: Cuartoscuro



Foto: captura de video de X: @CJF\_Mx

#### "LA DEMOLICIÓN DEL PODER JUDICIAL NO ES LA VÍA PARA CONSTRUIR LA PAZ Y JUSTICIA QUE MÉXICO NECESITA": NORMA PIÑA

Por Luis Carlos Silva

ueron presentados dos documentos que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) analizan, por una parte, un sistema integral de seguridad pública y justicia en México, resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales, tanto de quienes tienen a su cargo funciones de seguridad y justicia.

De igual forma contempla a quienes interactúan con ellos; y la otra. Se trata de una propuesta que surge desde la Judicatura, que integra un proceso reflexivo y autocrítico de juezas, jueces, magistradas y magistrados.

De esta forma, la Ministra Presidenta fue acompañada de los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y los consejeros Lilia Mónica López Benítez, José Alfonso Montalvo Martínez y Sergio Javier Molina Martínez.

A través de un comunicado, se atienden y retoman muchas de las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil, que día a día defienden a personas vulnerables y oprimidas por la discriminación y la violencia, y coinciden con las recomendaciones y

decisiones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos.

"Hoy todavía es posible. Por eso, una vez más hago, de frente, un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas: debemos escucharnos entre poderes de la Unión.

Plantea a su vez escuchar a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos; escuchemos a los organismos de justicia internacional; a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz", dijo la ministra presidenta Norma Lucía Piña.

Especificó que la demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende, hay que tener el valor y la voluntad para dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.

Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos, afirmó la Ministra Presidenta.

Por último, dejó en claro que nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y de justicia del país son culpa de los jueces.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):



Foto: captura de video de X: @CJF\_Mx



Foto: Archivo Cuartoscuro

# NO SE VOTÓ POR UN "NUEVO MAXIMATO", AFIRMA EL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO

Por Redacción / El Independiente

I ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, aseguró que la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado colocó a México frente a una encrucijada histórica, en la que los 128 senadores de la República tendrían que decidir entre varias posibilidades en torno al ámbito personal y de sus responsabilidades públicas, así como evaluar las repercusiones de su voto en el futuro del país.

"Respetuosamente les pedimos de forma pacífica, de forma constitucional, que al votar no invoquen la tan manida solución al juicio de la historia. Les pedimos a los 128 senadores que no escapen invocando su mera tranquilidad de conciencia", aseguró.

Durante una marcha llevada a cabo frente al Senado de la República en protesta por la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro aseguró que los ciudadanos que dieron su voto el pasado 2 de junio no lo hicieron por un nuevo Maximato nacional, ni por la reelección de quienes ya ocupaban un cargo público, sino que se expresaron por propuestas nuevas.

Añadió que, si la reforma, que se sustenta en un supuesto mandato popular, realmente atendiera a las urnas, tendría que considerar que a México lo componen más de 130 millones de habitantes y no sólo aquellos que dieron el voto a la coalición del partido en el poder.

Cossío comentó que la reforma judicial no busca beneficiar a los habitantes, sino centralizar el poder. Agregó que, si realmente se hubiera hecho pensando en los habitantes, se referiría a las personas que son víctimas de homicidios, extorsiones, secuestros, desapariciones, "y otras maneras de vejación cotidiana a las que están expuestas". "(La reforma) hubiera reconocido los muchos problemas de inseguridad y violencia,

así como lo que no se ha hecho para evitarlos, inclusive lo que se ha hecho para incrementarlos desde las bases de la política y sus perversas aliadas", dijo.

En medio de miembros de las organizaciones civiles que después gritaron al unísono algunas consignas como "¡No están solos!" y "Senador, senador, defiende con valor", el ministro en retiro añadió que, si se buscara el mejoramiento de la justicia, se hubiera procedido a la modificación de elementos como policías, labores de prevención, servicios periciales, cumplimiento de sentencias, condiciones carcelarias, entre otras cosas "que sí tienen que ver con la justicia".

Por otra parte, comentó que los opositores de la propuesta no lo hacen por contradecir al mandatario, sino porque conocen con certeza los alcances que ésta tiene.

"Lo hacemos porque hemos leído y hemos comprendido sus alcances y tal vez sus motivaciones. Quienes nos oponemos a la reforma no consideramos correcto que se invoque a la colectividad pueblo para servirse de él", aseveró.

Finalmente, Cossío pidió a los senadores "enfrentarse a sí mismos" y no ser influidos por líderes actuales ni a otros intereses, además de no posponer su individualidad.

"Quienes estamos reunidos aquí, invitamos a los senadores y senadoras de la actual Legislatura del Congreso de la Unión a que sean amos de sí mismos, a que como lo quería nuestro poeta Carlos Pellicer, sépanse héroes de sí mismos", añadió.

En la manifestación también participó la vocera del Poder Judicial de la Federación (PJF), Patricia Aguayo, quien reiteró su apoyo a los 43 senadores que refrendaron su voto en contra de la reforma

"Hoy estos 43 serán los únicos que le otorgarán a México la gran promesa de recuperar nuestra democracia", señaló.



Foto: Archivo Cuartoscuro

# GOLPEARÁ A MÉXICO APROBACIÓN DE REFORMA JUDICIAL EN INVERSIONES

Por Luis Carlos Silva

nte la posible aprobación de la Reforma Judicial en el Senado de la República, analistas anticipan un efecto negativo en la inversión en el país que podría afectar hasta en 2.5% en 2025, situación que advierten generaría mayor incertidumbre en el país a la que de momento seguimos enfrentando.

Plantean que México vivirá momentos muy complicados debido a dos factores que seguirán afectando a la economía mexicana y que se parte en dos ejes. Por un lado, el fenómeno inflacionario que seguirá siendo muy alto y por el otro lado, que el factor confianza empresarial seguirá siendo muy elevado.

Lo anterior afectaría al peso mexicano y a las inversiones lo que podría comprometer aún más nuestra situación en el mercado interno.

Eduardo Soto analista financiero dijo que definitivamente México tendrá un gran retroceso en el inicio del próximo gobierno al caer las inversiones cerca del 3%, comparado con los pronósticos que serían del orden de 2.5%.

"Tenemos un escenario complicado en donde la posible aprobación de la Reforma Judicial cuya discusión en el Senado ha dado inicio este domingo", destacó el también investigador.

Soto Estrada fue claro al que México tiene por delante una gran encrucijada, por un lado, está el planteamiento de buscar acuerdos por las diversas fuerzas políticas para sumar voluntades en el tema de la Reforma al Poder Judicial. También planteó que existen estados como Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y Sinaloa donde las inversiones están totalmente frenadas y que se corre el grave riesgo de que el país deje de recibir alrededor de 450 mil millones de pesos del gobierno de Estados Unidos y Europa.

Para el también catedrático Efraín Ríos Cardoso es claro que México tiene por delante un grave problema, por un lado, está el cambio de gobierno y por el otro, que los inversionistas al ver que en nuestro país se debate al "vapor", esto genera o detona en mayor desconfianza.

"Las inversiones bien que mal estaban casi consolidadas desde los gobiernos anteriores de Peña Nieto y Calderón, pero con este gobierno de la 4T, no es lo mismo, los inversionistas no están tan seguros de que las cosas van a marchar bien", sostuvo.

También planteó que, si México no es capaz de separar política social de la política económica con resultados tangibles y concretos, un mayor número de inversionistas estarán sacando sus recursos de nuestro país.

Por último, ambos especialistas coincidieron que nuestro país habrá de plantear un plan de salida o emergente porque en los primeros 4 meses del próximo año, se tendrán graves retrocesos los cuales se van a presentar en estados tan importantes como Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Aguascalientes. Fuente: Analistas del sector privado y economistas.



Foto: Cuartoscuro

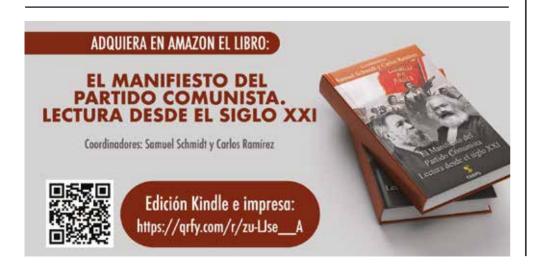



Foto: Cuartoscuro

## AUGUSTO LÓPEZ RECONOCE QUE SÍ PLATICÓ CON LEGISLADORES DEL PRI PARA MAYORÍA, PERO SIN SOBORNOS

Por Redacción / El Independiente

ras las acusaciones de Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las que señala que los senadores de la bancada tricolor han recibido amenazas y ofertas de sobornos por parte del partido oficialista, Morena, para lograr la mayoría calificada y avalar la reforma al Poder Judicial, el senador de Morena, Adán Augusto López, rechazó que su partido amenace y soborne a legisladores del PRI en la Cámara de Senadores para que voten a favor de dicha reforma.

Sin embargo, reconoció que ha platicado con alguno de ellos (del PRI): "Hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica, que sería el apoyar la reforma judicial", dijo y agregó que no les están ofreciendo dinero.

¿No les están ofreciendo dinero, como ellos dicen?, se le cuestionó.

-No, nunca, respondió tajante.

"Ustedes ya saben que no es la primera vez que 'Alito' dice una mentira. Nunca lo hemos hecho. Jamás. Estoy hablando del PRI, he platicado con algunos de ellos, hemos intentado convencerlos de la trascendencia histórica que sería aprobar la reforma jurídica", expuso el senador por Morena.

Asimismo, dio a conocer que los dos senadores del PRD que se adhirieron a la bancada morenista para votar a favor de la reforma judicial, recibieron en "agradecimiento" la presidencia en una comisión. Manifestó que se trata de los senadores

Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, quienes obtuvieron la titularidad de las comisiones ordinarias de Asuntos Frontera Sur y de Ganadería, respectivamente, mismas que debe aprobar el pleno.

"No hay plan B, no hay plan B" (...) "yo creo que se va a aprobar, que al final serán varios los senadores de la que conocemos como bancadas opositoras que aprobarán, apoyarán, la reforma", insistió el senador de Morena.

Adán Augusto López estuvo en las oficinas de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la tarde del jueves y al retirarse aseguró que Morena está tratando de convencer a senadores de oposición de que la reforma al poder judicial traerá beneficios para la justicia en México.

#### CONFÍA EN LA APROBACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL PJ

Reiteró que confía en que se logre aprobar en el transcurso de la próxima semana la reforma constitucional al poder judicial.

La reforma al Poder Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a los jueces, magistrados y ministros ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, por la mayoría de legisladores de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM) y actualmente se analiza en el Senado de la República, donde se tiene previsto votarla el próximo miércoles.

Por ello, la bancada de Morena en el Senado se quedó a un voto de tener la mayoría calificada, por lo que buscan convencer a legisladores de la oposición de votar a favor de la reference.

#### EXIGEN DE NUEVO FRENO A LA REFORMA JUDICIAL CON ENÉSIMA MARCHA; MAREA ROSA SE 'RAJA' Y SUSPENDE PARTICIPACION

Por Luis Carlos Silva

ientos de estudiantes, trabajadores, magistrados y jueces llegaron ayer al Senado de la República en una multitudinaria manifestación la cual terminó con el reclamo de miles de personas que rechazan y cuestionan la validez de la Reforma Judicial que se debate en la Cámara Alta en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Los bloqueos a lo largo y ancho del Paseo de la Reforma, Insurgentes y las calles aledañas al Senado colapsaron en el segundo domingo de septiembre, donde las lluvias esta vez no fueron un impedimento para que los contingentes avanzaran lanzando consignas, reclamos y expresiones de todo tipo contra esta propuesta del Ejecutivo Federal dentro de su paquete de 20 enviadas al pueblo de México y al Congreso.

Desde el Ángel de la Independencia sitio donde inicio la concentración y posterior recorrido, miles de personas se colocaron sus gorras, gafas para el sol y los más levantaron sus mantas y pancartas para hacerse escuchar fuerte y claro en la enésima manifestación en contra de esta Reforma Judicial.

"No a la Reforma", "No a la imposición desde Palacio Nacional" y "Fin al autoritarismo de la 4T", se leía en las diversas mantas que portaban los manifestantes.

Ayer, miles de personas en su mayoría empleados de tribunales y estudiantes de derecho, se manifestaron este domingo en Ciudad de México contra la reforma al Poder Judicial que propone la elección popular de jueces y ministros.

Lo anterior ocurrió previo al análisis de esta iniciativa lanzada por el Presidente y que fue aprobada en una caótica sesión la madrugada del miércoles por la Cámara de Diputados, dominada ampliamente por el oficialismo.

#### MAREA ROSA SUSPENDIÓ PARTICIPACIÓN EN LA MARCHA CITÓ EN **EL SENADO**

La llamada "Marea Rosa" suspendió la marcha que tenían prevista para ayer 8 de septiembre y pidió a sus integrantes estar atentos a la fecha en que llegue el dictamen de reforma al Poder Judicial al Senado de la República para iniciar una manifestación permanente y exigir a los 43 opositores que voten en contra de la modificación al sistema judicial mexicano.

Al respecto, el empresario Claudio X González señaló que la "La República pende de un hilo, si las y los 43 senadores votan en contra de la reforma al Poder Judicial, se salvaría la autonomía del Poder Judicial, la división de poderes, la Democracia y la República, eso está en juego en los próximos días".

Fuente: Organizaciones políticas, estudiantes de derecho, jueces y personal del Poder Judicial de la Federación (PJF).



Foto: Raúl Urbina/ El Independiente



Foto: Raúl Urbina/ El Independiente



Foto: Raúl Urbina/ El Independiente



Foto: Raúl Urbina/ El Independiente



Foto: Raúl Urbina/ El Independiente



Foto: EFE

### "NECESARIO UN NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA EN MÉXICO": SHEINBAUM

Por Luis Carlos Silva

a presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum reiteró ayer que México requiere de un nuevo sistema de justicia, y planteó tal situación justo el día en que en el Senado de la República, dio inicio la discusión de la minuta de la reforma al Poder Judicial.

Desde la zona arqueológica de Ichkabal, en Bacalar, Quintana Roo, a donde acompañó a López Obrador, Sheinbaum destacó que el actual gobierno ha tenido como uno de sus ejes establecer la justicia en diversas dimensiones.

Porque es justicia social, porque es justicia con nuestra historia, con nuestros antepasados, con nuestra cultura. Justicia social, también justicia ambiental, justicia para las mujeres, justicia para los pueblos indígenas. Y también un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país", insistió Sheinbaum.

A tan solo tres semanas de tomar posesión como presidenta constitucional, dijo que el presidente López Obrador ha creado una hermandad entre su equipo y con el pueblo de México.

"Me dijo es que hemos construido una hermandad y puso sus manos así y es una hermandad muy hermosa, hermandad entre el equipo del presidente, de las fuerzas armadas con su gobierno, pero la más importante es la hermandad que se ha construido entre el pueblo de México y el gobierno del presidente", señaló la próxima mandataria del país.

Después de tomarse tres días de descanso por su matrimonio en lo que se señaló como su "luna de miel exprés", la mandataria regresó a las visitas con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en esta ocasión la visita fue a la bellísima zona de Bacalar en Quintana Roo.

Para este lunes se tiene previsto que Sheinbaum Pardo se reincorpore a sus actividades y retome su agenda desde la Casa de Transición

Fuente: Gobierno de Transición.



Foto: EFE

# **BRUGADA CONFECCIONA PAQUETE ECONÓMICO 2024**

Por David Polanco / CDMX Magacín

■l jefe de Gobierno, Martí Batres dijo que su gobierno sólo coadyuva con Clara Brugada y su equipo, porque son ellos quienes están elaborando el Paquete Presupuestal del 2025, en el que se espera tenga un alto contenido de recursos para programas sociales, movilidad, agua, seguridad.

A pregunta expresa sobre el tema, Batres también dijo que se labora de manera conjunta entre las áreas de Finanzas del gobierno saliente con el entrante, que hará plenamente el proyecto de presupuesto.

"Nosotros ayudaremos con toda la información, ayudaremos con todos los elementos técnicos, con todos los antecedentes, con las experiencias pasadas, con la estructura general que ha tenido el presupuesto, pero el diseño ya lo va a hacer el nuevo gobierno. Son sus prioridades, ya para el primer año de su gestión, qué va a hacer el 2025", explico Batres Guadarrama.

Añadió que la transición "va muy bien", y ha sostenido ya varias reuniones con Brugada. "Desde el momento en que definió su gabinete6 ayudó también a que ya se diera el intercambio entre la Secretarías; entonces, los secretarios salientes, secretarias salientes se están reuniendo con los entrantes para ir estableciendo el proceso de intercambio que, como dijimos, y viene en el acuerdo de transición, no es exactamente lo mismo que la entrega-recepción", detalló Batres

Expuso las diferencias: "La entrega-recepción es un proceso administrativo que dura mucho menos tiempo y

es mucho más técnico, administrativo, formal", y el acuerdo de transición es "un proceso más político, más amplio, de intercambio de información. Sobre todo, los proyectos que se han hecho, cómo van, qué pendientes hay, dónde hay que continuar".

En conferencia de prensa y en el marco de la organización para conmemorar del Grito de Independencia, Martí Batres comentó que su Gobierno prevé la derrama económica de aproximadamente 8 mil 420 millones de pesos, con un beneficio para más de 100 mil negocios y 700 mil personas.

"Se calcula que esta derrama económica superará en un 9% a la del año pasado. Es decir, tendrá más de 600 millones de pesos adicionales", pronosticó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani dijo que estas fiestas patrias 2024 se tiene un "componente fundamental": es el último grito encabezado por el presidente López Obrador.

"Eso es un atractivo adicional para la visita de connacionales, tanto de la capital como de todo el país al Zócalo capitalino, por lo que se prevé una derrama económica de 8 mil 420 millones de pesos", remarcó.

En otros temas, Batres respondió sobre las obras que tienen que concluirse, en especial las del Metro, que es la reapertura de la Línea 1 del Metro de Balderas a Observatorio; de la Línea 9, de Velódromo a Pantitlán, y la inauguración de la Línea 3 del Cablebús, que al haber sido responsable su administración, toca a él dar el banderazo de inicio o reanudación de operaciones. Esto ocurrirá en los próximos días, porque ya sólo le quedan 26 días de gobierno.



#### **MENSAJE POLÍTICO**



www.cdmx.info

# ¿QUÉ SIGUE EN CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO OBREGÓN?

Por Alejandro Lelo de Larrea

común denominador en los conflictos postelectorales de las Alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc es el agandalle, el intento de fraude por parte de candidatos de Morena y destacados militantes del partido.

Ahora está en la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evitar que las ilegalidades queden consumadas. Hasta ahora, el escenario más probable es que los de Morena no se salgan con la suya: que en la Álvaro Obregón anulen el proceso electoral, y en la Cuauhtémoc revoquen la nulidad y se ratifique el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega.

En Álvaro Obregón, el neo morenista Javier López Casarín hizo trampa, de acuerdo con el resolutivo del consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE): el jueves, determinaron por unanimidad que rebasó 5.8% el tope de gastos de campaña.

En la Alcaldía Cuauhtémoc, Catalina Monreal, hija del diputado Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, lleva al menos seis recursos leguleyos en que ha impugnado el triunfo de Rojo de la Vega. Todos los ha perdido, a pesar del apoyo cómplice del compadre, el presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Armando Ambriz, quien otra vez dio su voto de calidad contra la oposición para anular esa elección, pues según él hubo violencia política contra la mujer en razón de género (VPMRG).

¿Qué sigue en estos conflictos postelectorales? Álvaro Obregón: la situación es sumamente complicada para López Casarín -operador financiero de Marcelo Ebrard-, porque rebasar los gastos de campaña es grave, y es una causal de nulidad cuando supera el 5%. El INE le dio vista al TEPJF sobre el hecho, y deberá resolver al respecto en los próximos días. Es muy probable que anule la elección, porque la Ley así lo establece cuando la diferencia entre primero y segundo lugar es menor al 5%, y en este caso fue de apenas 3.1%.

Si el TEPJF anulara esta elección ya no hay otra instancia superior que revisara el asunto, y lo que seguiría es notificarle al IECM que debe reponer el proceso electoral. No está definido el plazo que tiene para realizarlo, pero en el organismo electoral creen que al menos necesitan prepararlo con 6 meses de antelación. Será para marzo o abril, ya con el presupuesto 2025, porque además el organismo electoral dice que ya no tiene dinero para este 2024.

El periodo de gobierno de la opositora Lía Limón termina el 30 de septiembre, a pesar de que en su Tercer Informe, el sábado anterior, la multitud le pidió que se quedara. El Congreso tiene que designar un alcalde provisional en tanto se repiten los comicios, y como Morena tiene la mayoría de dos tercios de legisladores, va a nombrar a quien quiera. Seguramente Lía Limón será de nueva cuenta candidata para la extraordinaria, y aunque es muy competitiva, es muy probable que vuelva a enfrentar una elección de Estado.

En el caso de la Cuauhtémoc, la Sala Regional del TEPJF resolverá en los próximos días la impugnación que presentó el jueves pasado Rojo de la Vega contra la sentencia de nulidad, y lo más es que la revoquen, pues en lo jurídico aseveran que no hay condiciones para sustentar la VPMRG. Además, el presidente López Obrador a los magistrados que por lo delicado del tema, hagan una revisión más profunda. Y en la parte política, el mismo AMLO le amarró las manos a Ricardo Monreal para que no vaya a presionar a los magistrados a fin de obtener una sentencia que beneficie a su hija. Lo veremos.

# **GLORIETA DE COLÓN**

#### VAN CONTRA IECM POR INCUMPLIR JURISPRUDENCIA EN VPMRG

**–**Ciudadano a la Alcaldía La Magdalena Contreras, Daniela Nitza Garduño Alvarado,

sique padeciendo la revictimización por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que no ha atendido la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de que debe dar celeridad a la integración y resolución de los asuntos relacionados con violencia política contra la mujer en razón de género

a ex candidata (VPMRG). Desde el 29 de abril, durante las de Movimiento campañas electorales, Daniela Nitza interpuso una denuncia ante el IECM, pues acusó que fue violentada por el candidato de Morena a esa Alcaldía, Fernando Mercado Guaida, y su hermano, Diego (de MC). Ella ya entregó más pruebas en el juicio contra el IECM ante el "TECDMX-JEL-323/2024", instancia que debería actuar de manera tan acuciosa y prisa, como lo hizo con el caso que les recomendó el diputado Ricardo Monreal, que hasta anularon la elección en la Cuauhtémoc, sobre supuesta VPMRG. Por lo pronto, van 4 meses que el IECM quar-

da silencio a pesar de que, irónicamente, lo preside una mujer, Patricia Avendaño, que obvio no conoce la solidaridad de género.

#### **EBRARD SE ZAFA POR ELTMEC**

Más allá del enfado de Marcelo Ebrard porque, por unanimidad, el INE determinó que su operador financiero, Javier López Casarín rebasó el tope de gastos de campaña en la Alcaldía Álvaro Obregón y todo apunta que anularán la elección, la verdadera razón por la que pidió licencia al Senado fue para no votar a favor la reforma judicial. De haberlo hecho, lo descalificaría como interlocutor de México en el escenario internacional, pues como futuro secretario de Economía le va a tocar en 2026 representar al país en la revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), y esa reforma es considerada como violatoria de ese y otros tratados. Esta decisión le va a dar a Ebrard una posición estratégica en el gabinete de Claudia Sheinbaum, quien probablemente y muy a su pesar tendrá que sostenerlo más allá de la revisión del TMEC.



Foto: X / IECM

#### **CONFIDENTE EMEEQUIS**



# AYOTZINAPA, TESTIGO ESTRELLA A LAS REJAS

omo vueltas de un molino, así está la indagatoria sobre el caso Ayotzinapa. Hace unos días, se infor-

"El Gil" está implicado en

la desaparición de los 43

estudiantes de Ayotzinapa,

e inclusive fue quien, como

líder de los Guerreros

Unidos, dio instrucciones

a sus subordinados para

que se deshicieran de los

cadáveres

mó de la recaptura de Gildardo López, "El Gil", quien ya había estado en prisión entre 2015 y 2019.

En principio, "El Gil" quedó en libertad porque sufrió malos tratos y tortura. La propia CNDH, en su Recomendación 15/VG/ 2018 estableció que lo que se desprendía de sus declaraciones no tenía valor legal.

Pero "El Gil" está implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzi-

napa, e inclusive fue quien, como líder de los Guerreros Unidos, dio instrucciones a sus subordinados para que se deshicieran de los cadáveres.

Pero, además, hay múltiples pruebas que lo colocan como responsable de las actividades criminales en el municipio de Cocula

La FGR lo reclutó como testigo colaborador, cuando el encargado de la indagatoria era Omar Gómez Trejo.

Los fiscales le pusieron el nombre de "Juan" y trataron de utilizarlo para involucrar a altos mandos del Ejército y de otras áreas de seguridad, en los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Aquello, como se sabe, terminó un desastre, comprometió todo el caso, porque las historias sembradas por "Juan" se fueron comprobando como inverosímiles.

Lo más grave es que 70 de los implicados en uno de los hechos delictivos más graves, regresaron a la calle, cuando pudieron permanecer tras las rejas si en la FGR hubieran hecho la tarea de que les correspondía.

La utilización de testigos colaboradores tiene una utilidad relativa, porque por regla general inventan mucho y aportan poco. Tratan de salvar su pellejo y con esas motivaciones son capaces de contar las historias que sean convenientes a quienes les ofrecieron prebendas, seguridad y márgenes de libertad. En muchos casos relevantes se les ha utilizado, como en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, donde una vidente enterró la calaca de su consuegro en un predio, fingiendo que eran los restos de otra persona, los de la operación limpieza en la propia PGR, quienes fungían como piezas de cualquier rompecabezas ministerial, los del Caso Posadas, capaces de ver a hombres convertirse en leones, o tantos otros que conforman algunas de las páginas más lamentables de la historia de la procuración de justicia.

Esto se potenciará con la Ley de Amnistía que otorga al Poder Ejecutivo la potestad de olvidar los hechos delictivos más atroces, en función de obtener información relevante.

> Cuatro días antes de que el presidente López Obrador deje el poder, se cumplirán los 10 años de la noche de Iguala. A estas alturas, es notorio, por el paso de los años, que las investigaciones se quedaron dónde estaban en 2018:

> A los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, los detuvieron agentes de la policía municipal y los entre-

garon a los sicarios de los Guerreros Unidos, quienes operaron la desaparición.

Sí, la verdad histórica, la única que tiene asidero en las pruebas, pero por la que se encuentra en arresto domiciliario Jesús Murillo Karam, el entonces titular de la PGR.

Se terminó el sexenio, y ahí está el expediente de Ayotzinapa, más enredado que nunca, pero sujeto a daños que ya son irreversibles y que lo que motivarán es la impunidad.

Pero esto no debe hacernos perder de vista que hay responsables del desastre. Más allá de la propaganda contra los jueces, en este asunto hay datos más que evidentes que ilustran la mala acción de la FGR.

Aunque por conveniencia y política no se haga nada, la realidad no se puede ocultar y mucho menos las consecuencias que se derivan de las malas actuaciones ministeriales.

Un triste colofón del que no hay escapatoria, y que mantendrá el justo reclamo, aunque cada vez más desesperado de los padres de los 43 que, con toda la razón, siguen buscando justicia.



**Foto: Cuartoscuro** 



Foto: X @CalMatters

## INMIGRANTES DETENIDOS POR ICE, SIN DERECHOS LABORALES; GANAN UN DÓLAR DIARIO: CALMATTERS

Por Redacción / El Independiente

urante el verano pasado en California, Mesa Verde y Golden State Annex se convirtieron en focos de activismo al tratarse de centros privados de detención de inmigrantes en el Valle Central. Ambas instalaciones son operadas por The GEO Group y no es el personal el que está en huelga, sino sus detenidos, quienes reclaman mejores salarios y condiciones laborales y de vida, de acuerdo con Jeanne Kuang para CalMatters.

Dichos inmigrantes, que están a la espera de resultados de deportación o solicitudes de asilo, realizan cortes de cabello y de limpieza de baños por un dólar al día, e iniciaron una huelga de hambre y de trabajo como protesta a las condiciones en las que se encuentran.

Los detenidos llevaron el caso a Cal/OSHA, la agencia de seguridad y salud ocupacional del Estado, el cual también alega una violación "intencionada y grave" de las leyes laborales estatales destinadas a prevenir la propagación de COVID-19. La situación es notable ante expertos porque creen que es la primera vez que se ha tratado a los inmigrantes detenidos como empleados que se benefician de las protecciones de seguridad en el trabajo.

Por su parte, el asesor corporativo del The GEO Group, Spencer Winepol, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las quejas de los detenidos, la citación de Cal/OSHA o las huelgas. La empresa negó que los detenidos deban ser considerados empleados que estuvieron expuestos a peligros en el lugar de trabajo y que más bien, se trata de participantes voluntarios en un programa de trabajo establecido a nivel federal. También sostiene que la supuesta violación fue sólo técnica y que se ha corregido.

California ha intentado prohibir los centros de detención privados, pues según el gobernador Gavin Newsom, las instalaciones "contribuyen al encarcelamiento excesivo" y "no reflejan nuestros valores". Sin embargo, durante la administración de Trump se ampliaron las plazas de detención de inmigrantes en California, incluso con The GEO Group. ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) le paga a la

compañía para retener hasta 880 inmigrantes en sus instalaciones de Golden State Annex y Mesa Verde.

Durante la pandemia de COVID, los brotes afectaron a Mesa Verde y otros centros de detención del ICE en California, lo que llevó a que los activistas pidieran regulaciones más estrictas. Newsom firmó una ley que aclaraba que las instalaciones debían cumplir las órdenes sanitarias locales y estatales. Otra disposición las sometía a las normas de seguridad en el lugar de trabajo estatales.

De acuerdo con un ex detenido, los trabajos eran peores que en prisión; las tareas más habituales incluyen limpiar los dormitorios y los baños, y cortar el pelo a los demás detenidos, algunos incluso ayudan a cuidar a otros inmigrantes. Además, se quejaron de limpiar moho negro sin equipo de protección, de polvo negro en el sistema de calefacción y aire acondicionado y de la falta de protocolos de notificación y prueba de COVID-19. Los críticos de la detención de inmigrantes han cuestionado la legalidad del supuesto programa de trabajo en todo el país.

En una demanda que impugna el programa The GEO Group, un juez decidió en 2022 que los detenidos deberían ser considerados empleados porque el contratista les pagaba y dictaba sus horas y condiciones de trabajo. En Golden State, la organización de defensa también ayudó a presentar una queja sobre seguridad en el lugar.

Según los registros del caso obtenidos por CalMatters, Cal/OSHA acusa a The GEO Group de resistirse a las inspecciones estatales y de no entregar documentos relacionados con los detenidos. GEO argumentó que ninguno estuvo expuesto a peligros reales en el programa de trabajo.

En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional se negó a hacer comentarios sobre la solicitud de Cal/OSHA en el caso de The GEO Group, y un portavoz no respondió preguntas sobre el programa de protección contra la deportación, conocido como acción diferida.

Mientras tanto, el ICE ha enviado cada vez más inmigrantes al centro de Golden State, donde registros muestran que la población en junio era de más de 300 personas, el doble que hace un año.

## UN NUEVO ATAQUE EN CISJORDANIA **DEJA TRES ISRAELÍES MUERTOS Y** LOS CRUCES A JORDANIA CERRADOS

erusalén (EFE).- Un conductor jordano mató ayer domingo a tres israelíes en el este de Cisjordania, cuando cruzaba desde el paso fronterizo de Allenby hacia Israel, en el que es ya el cuarto ataque armado de las últimas dos semanas en el ocupado territorio palestino.

"Un terrorista se acercó a la zona del puente Allenby -al norte del Mar Muertodesde Jordania en un camión. Se bajó del camión y abrió fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes que operaban en el puente", indicó esta mañana un comunicado castrense. El atacante, abatido por el Ejército, ha sido identificado como Maher al Yazi, de Jordania.

Los tres fallecidos son Yohanan Schuri, Yuri Birenbaum y Adrian Marcelo Podzamczer, todos residentes en asentamientos israelíes en Cisjordania -declarados ilegales por la ley internacional-, recoge la prensa israelí.

El cruce terrestre de Allenby, utilizado diariamente por miles de palestinos -que no tienen derecho a usar el aeropuerto internacional de Ben Gurión en Tel Aviv- fue cerrado tras el ataque, al igual que el resto de pasos fronterizos desde Israel hacia Jordania.

#### **CUATROS ATAQUES ARMADOS**

El ataque es el cuarto en Cisjordania ocupada de las últimas dos semanas, territorio que también ha vivido recientemente una de las mayores incursiones militares israelíes de las últimas dos décadas, con al menos 36 muertos desde el 28 de agosto, cuando cientos de fuerzas israelíes invadieron Yenín, Tulkarem y Tubas.

El pasado 25 de agosto, dos palestinos fueron abatidos por soldados israelíes en un puesto de control militar en un cruce hacia el asentamiento israelí de Ariel, en el centro de Cisjordania ocupada, después de que intentaran presuntamente embestirlos con su vehículo.

El pasado 31 de agosto, dos palestinos murieron por disparos israelíes en dos intentos de ataque con coches bomba si-

Por Redacción / El Independiente multáneos, en el asentamiento de Karmei Tzur y en el cruce de entrada al bloque de colonias de Gush Etzion, cerca de la ciudad palestina de Hebrón, en los que tres guardias de seguridad resultaron heridos leves.

> Tan solo un día después, tres policías israelíes murieron en un ataque a tiros perpetrado por un palestino, que fue abatido, contra un coche policial en un puesto militar también el área de Hebrón, en el sur de Cisjordania.

#### **NETANYAHU CULPA A IRÁN**

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó el ataque y aprovechó para culpar al "eje del mal" liderado por Irán, que es como Israel se suele referir a los grupos asociados a la república islámica, como Hamás en Gaza y Cisjordania o Hizbulá en Líbano.

"Los asesinos no distinguen entre nosotros, quieren asesinarnos a todos, hasta el último. Derecha e izquierda, laicos y religiosos, judíos y no judíos", alertó el mandatario. Por su parte, Hamás y otras milicias palestinas celebraron lo que consideraron una "heroica operación" de resistencia contra Israel.

Una portavoz de la Autoridad de Aeropuertos de Israel, que controla los pasos fronterizos, confirmó a EFE que las tres víctimas eran operadores de grúa que trabajaban en el lugar en el momento del ataque, aunque algunos medios publicaron que eran guardias de seguridad del cruce fronterizo. Varias tropas fueron desplegadas en el lugar de los hechos para descartar la sospecha de que el camión estuviera cargado de explosivos.

Cisjordania ocupada vive su mayor espiral de violencia desde la Segunda Intifada (2000-05). En lo que va de 2024, al menos 346 palestinos han muerto por fuego israelí, la mayoría milicianos o atacantes pero también civiles, incluidos medio centenar de menores, según el recuento de EFE.

Del lado israelí, han muerto este año 28 personas: 14 uniformados y 14 civiles, seis de ellos colonos.



Foto: EFE

# CASI EL 70 % DE LOS NIÑOS **GAZATÍES MENORES DE 10 AÑOS** HA RECIBIDO LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA POLIO

Por Redacción / El Independiente

erusalén (EFE).- Casi el 70 % de los niños gazatíes menores de 10 años recibieron la primera dosis de la vacuna contra la polio, anunció el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes reducidas de Cisjordania y ayuda a gestionar la campaña de vacunación liderada por la ONU.

En total, 441.647 menores de diez años (un 49 % de ellos niñas y un 51 % niños) han sido vacunados tras una semana de la campaña, liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a Unicef y la agencia de Naciones Unidos para los refugiados palestinos, UNRWA, y que hasta ahora se ha centrado en las localidades de Deir al Balah y Jan Yunis, en el centro y el sur de la Franja de Gaza.

Se espera que este lunes, comience una nueva fase de vacunaciones en el norte de la Franja, que se extenderá hasta el 11 de septiembre. Además, para finales de mes tanto las organizaciones humanitarias como el Ejército israelí estudian una segunda ronda de inmunización para aplicar la segunda dosis de esta vacuna, administrada con unas gotas por vía oral.

Israel, que desde hace once meses mantiene una ofensiva sobre la Franja de Gaza en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre, accedió a respetar "pausas humanitarias" de ocho horas en los combates para permitir el desarrollo de la campaña.

El pasado 16 de agosto, el Ministerio de Sanidad gazatí confirmó el primer caso de polio en el territorio en más de veinte años, en un bebé de diez meses sin vacunar cuya vida está en peligro tras paralizarse su cuerpo.

La polio es una enfermedad altamente infecciosa que afecta principalmente a niños pequeños y ataca el sistema nervioso. Puede provocar parálisis y, en algunos casos, la muerte.

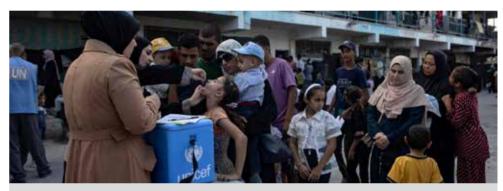

Foto: EFE

## **DECENAS DE MILES DE PERSONAS** PARTICIPAN EN PROTESTAS EN ISRAEL PARA EXIGIR UNA TREGUA

Por Redacción / El Independiente

erusalén (EFE).- Decenas de miles de personas participan en nuevas protestas masivas en diferentes puntos de Israel para reclamar al Gobierno de Benjamín Netanyahu que selle un acuerdo de alto el fuego con Hamás para la liberación de los rehenes.

En la capital israelí, en Tel Aviv, más de 500.000 personas han participado en la que ha sido la manifestación más multitudinaria desde el estallido de la guerra en Gaza tras una semana marcada por la convocatoria de la primera huelga general nacional y de numerosos actos de protestas, según medios locales. "Puedo parecer que estoy tranquilo, pero no lo estaré hasta que regresen todos los rehenes a casa", pidió hoy Andrey Kozlov, quien también estuvo bajo cautiverio en la Franja y fue localizado por el Ejército en la bautizada como la operación de rescate más exitosa. "Carmel aguantó, durante ocho largos meses, a través del hambre, el miedo mortal y los bombardeos... y en junio, cuando un acuerdo estaba nuevamente sobre la mesa, ella estaba nuevamente en la lista. Ella [y los otros rehenes asesinados] deberían haber regresado a casa. ¡vivos!" gritó Gil Dickman, primo de la rehén ya sin vida Carmel Gal.

Su cuerpo fue hallado la semana pasada junto a otros cinco rehenes en un túnel subterráneo de la ciudad sureña de Rafah, en la Franja de Gaza. Las tropas los encontraron días después de ser "ejecutados por Hamás", según confirmó la autopsia.

Desde entonces, el malestar de la sociedad israelí hacia el Gobierno se ha disparado entre quienes lo culpan de esas muertes por no haber firmado previamente un acuerdo de alto el fuego con el grupo palestino.

"Estamos en la hora 11. Es demasiado tarde para Carmel, pero para Ohad Ben Ami, no es demasiado tarde. ¡Para Tal Shoham! ¡Romi Gonen! ¡Aún pueden abrazar a sus madres! Salgan a la calle todos los días hasta que ¡Vuelve a casa vivo!", exclamó su prima en referencia a que este sábado se cumplen once meses de la guerra en Gaza.

En Jerusalén, también se han concentrado un grupo de manifestantes frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Nentanyahu, portando banderas amarillas que representan el movimiento por la liberación de rehenes retenidos por Hamás.

"Las mentiras del régimen no traerán seguridad", corean. Los manifestantes piden el fin de la guerra, la caída del gobierno y otra huelga general para presionar por un acuerdo. De los 251 secuestrados el 7 de octubre, quedan en el enclave 97 cautivos, -33 confirmados muertos-, mientras que hay otros cuatro rehenes desde hace años, de ellos dos soldados muertos.

Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamás solo lograron un acuerdo de tregua de una semana a finales de noviembre, que permitió liberar a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos.

LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ELINDEPENDIENTE.MX

GEOPOLÍTICA

21

# CASABLANCA 2024

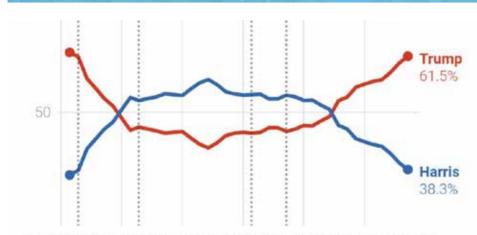

#### The big picture: Who is favored to win the presidency?

Chance each candidate has of winning Electoral College or the popular vote in the 2024 presidential election and our best predictions of the outcome based on 40,000 simulations from our model

| Candidate | Electoral<br>College<br>probability | Popular<br>vote<br>probability | Predicted<br>electoral<br>votes | Predicted<br>popular<br>vote share |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Harris    | 38.3%                               | 58.1%                          | 260.1                           | 49.9%                              |
| Trump     | 61.5%                               | 41.9%                          | 277.9                           | 49.0%                              |

Foto: X / @IAPolls2022

#### NATE SILVER, EL GURÚ DE LAS ENCUESTAS AUGURA VICTORIA DE TRUMP CON UN 61.5%: BREITBARTNEWS

Por Redacción / El Independiente

l estadístico publicó el viernes su último pronóstico para las elecciones presidenciales de 2024.

El aumento de las posibilidades de Trump del 15,4% es un cambio con respecto al pronóstico de Silver del 23 de agosto, cuando las posibilidades de Harris de ganar eran del 53,5% y las de Trump del 46,1%. Esas cifras se conocieron justo después de la Convención Nacional Demócrata, cuando la vicepresidenta todavía disfrutaba de una luna de miel en los medios tradicionales.

Han pasado algunas semanas desde entonces y Harris no ha celebrado ni una

sola conferencia de prensa, optando por una entrevista personal con su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz (demócrata por Minnesota), en la cadena CNN, amiga de los demócratas.

La candidata demócrata Kamala Harris experimentó un pronunciado ascenso desde el anuncio de su candidatura hasta la Convención Nacional Demócrata. Sin embargo, parece que se desinfla su popularidad pasado el efecto sorpresa de su nominación, a la vista de que Donald Trump vuelve a ponerse líder en los pronósticos. Saldremos de dudas, en todo caso, en noviembre, cuando se celebren las elecciones presidenciales norteamericanas.



#### Foto: EFE

## KAMALA HARRIS RECORRERÁ ESTADOS CLAVE TRAS EL DEBATE PRESIDENCIAL Y APELA AL VOTO LATINO

Por Redacción / El Independiente

iami (EFE).- La candidata demócrata a la presidencia estadounidense, la vicepresidenta Kamala Harris, recorrerá junto con su compañeros de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, estados clave en los días posteriores al debate presidencial del próximo martes, y en coincidencia con el Mes de la Herencia Hispana.

Desde el próximo jueves y hasta el domingo 15 de septiembre la campaña de Harris y Walz inicia la gira 'Nuevo Camino Hacia Adelante', que los llevará, por separado, a estados decisivos como Carolina del Norte, Míchigan, Pensilvania o Wisconsin.

"Estas elecciones se tratan de dos visiones muy diferentes para las familias latinas y nuestro país": la del expresidente y candidato republicano, Donald Trump, y la de Harris y Walz, que luchan, los segundos, por "un nuevo camino hacia adelante que proteja nuestras libertades fundamentales y fortalezca nuestra democracia", dijo este domingo en un comunicado Maca Casado, directora de medios de la campaña del binomio Harris-Walz.

Agregó Casado que, por el contrario, tanto a Trump como su fórmula vicepresidencial, el senador JD Vance, "quieren hacernos retroceder con la peligrosa y extrema agenda del 'Proyecto 2025'", un programa de gobierno elaborado por un grupo ultraconservador del que el expresidente Trump (2017-2021) se distanció en julio pasado.

La vicepresidenta estará en Carolina del Norte el próximo jueves y en Pensilvania al día siguiente, una gira con la que quiere movilizar también el voto latino e "impulsar el entusiasmo" de los electores. Los eventos organizados por la fórmula Harris-Walz integran más de medio centenar de fiestas latinas para ver el debate presidencial en todo el país, en estados como Arizona, California, Florida, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Texas, indicó la campaña.

Con la votación temprana a punto de comenzar y a menos de 60 días de las elecciones, la campaña de Harris quiere trasladar el mensaje de "oportunidad" y confianza en el "sueño americano" a los votantes latinos, un mensaje que llegará en inglés y español.

El equipo Harris-Walz lanzará además en los estados clave un nuevo anuncio latino titulado 'Nueva Oportunidad', que destaca la importancia de "reforzar nuestra clase media, incluida la prohibición federal de la especulación de precios en los alimentos, la limitación del los precios de los medicamentos recetados y el fin de la escasez de viviendas asequibles en nuestro país".

El anuncio ofrecerá versiones adaptadas a cada estado en Georgia, Míchigan, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania.

Este anuncio forma parte de una compra de publicidad televisiva y digital de 370 millones de dólares entre el Día del Trabajo y el Día de las Elecciones, dijo la campaña.

En el anuncio, la vicepresidenta afirma que "reducir el costo de la vida será un objetivo principal" de su mandato, en el que promete, de ser elegida, que "más de cien millones de estadounidenses obtendrán un recorte de impuestos" y acabará con la "escasez de viviendas". "Ahora es el momento de trazar un nuevo camino hacia adelante", concluye Harris en el anuncio.

### MELANIA TRUMP VE A EU DIVIDIDO COMO NUNCA Y DENUNCIA INTENTOS PARA SILENCIAR A SU MARIDO

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- La ex primera dama estadounidense Melania Trump consideró este domingo que se ha vuelto cada vez más obvio que en Estados Unidos hay crecientes desafíos a la libertad de expresión, como lo demuestran, en su opinión, los esfuerzos para silenciar a su marido, el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).

Estados Unidos, a su juicio, "está hoy más dividido que nunca. Se ha vuelto cada vez más evidente que existen importantes desafíos a la libertad de expresión, como lo demuestran los esfuerzos para silenciar a mi esposo", dijo en su cuenta de Instagram.

"Los resultados de las elecciones de 2020 cambiaron nuestras vidas para siempre. Afectaron a nuestra calidad de vida, al coste de la comida, a la seguridad e incluso al panorama político", añadió sobre esos comicios ganados por Joe Biden.

Su mensaje se enmarca en la promoción de sus memorias, 'Melania'. El libro tiene 256 páginas y se publicará el 8 de octubre, poco menos de un mes antes de las presidenciales del 5 de noviembre, en las que el magnate neoyorquino se enfrentará a la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris.

La versión electrónica cuesta 17,99 dólares en Amazon, mientras que la edición en papel costará entre 40 y 150 dólares. La opción más cara está firmada y cuenta con fotografías extras.



Foto: EFE

**GEOPOLÍTICA** LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **ELINDEPENDIENTE.MX** 

#### POR LA ESPIRAL



#### LA META ES EL BUNDESTAG

en la Europa, ∎de la pospandemia, van reflejando de manera inquietante un voto de castigo contra el partido en el poder y han mos-

trado una preocupante pérdida del centro; mientras, los votantes más jóvenes de la llamada Generación Z, están escorándose de forma radical o hacia la ultraderecha o hacia la ultraizquierda.

En especial, en Alemania, Turingia y Sajonia, llevan tiempo en punto de ebullición: Turingia forma parte de los dieciséis estados federados de Alemania y su capital es Érfurt. Mientras que el estado de Sajonia, su capital es Dresden y también forma parte de los estados federados.

Ambas son regiones de tamaño medio. Turingia y Sajonia no son cualquier estado más: la revolución industrial en el siglo XIX germinó en dichas regiones y buena parte de los años posteriores estuvieron marcados por una intensa lucha obrera y una serie de transformaciones en el mapa geográfico regional.

Y, sobre todo Turingia, tuvo un rol fundamental durante el

Angela Merkel fue canciller de

Alemania, desde 2005 hasta

2021, que presidió el partido

Unión Demócrata Cristiana de

Alemania (CDU) desde 2000

hasta 2018. No son pocos los

que cuestionan la llamada era

Merkel y creen que la debacle

actual es herencia de este

período de gobierno

período Nazi. Fue allí donde el nacionalsocialismo prendió como una mecha y donde Adolph Hitler encontró más adeptos para su partido y para su ideología. De hecho, las primeras elecciones en las que se presentó el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (más conocido como Partido Nazi) las ganó en Turingia consiguiendo seis delegados.

Tras la caída del régimen, como parte del colofón de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos vencedores se

repartieron Alemania; así, la parte oriental quedó bajo la administración soviética de la entonces URSS cuya ideología era comunista y la parte occidental, tuvo diversas áreas unas administradas por Estados Unidos, Francia y otras por, Reino Unido con una ideología capitalista.

Precisamente, Turingia y Sajonia, quedaron en la parte oriental administrada por los soviéticos y tras, la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, recuperaron su estatus de lands federados con una Alemania finalmente fusionada, sin muros, ni líneas divisorias.

No obstante, no han logrado sacudirse el pasado y mientras sus generaciones más mayores tienen memoria histórica; las generaciones más jóvenes y por ello más lejanas a los recuerdos de la guerra y de los peligros del extremismo están radicalizándose y culpan al inmigrante de los males sociales y económicos; además, de estar en contra, de ayudar a Ucrania a resistir la invasión rusa y, sobre todo, de tener un enfriamiento en las relaciones con Rusia.

#### LOS MÁS JÓVENES VOTAN EXTREMOS

En las elecciones regionales del 1 de septiembre, Infratest dimap, recogió a pie de urna una serie de preguntas para cono-

as elecciones cer el perfil del sufragante y se encontró que la extrema derecha alemana obtuvo mejores resultados entre los menores de 25 años (Generación Z) con el 38% de los votos en Turingia; el 36% de los votos de los millennials, pero solo el 19% de los votos de los mayores de 70 años.

> Este instituto ubicado en Berlín que ofrece servicios de investigación política y psicológica y conocido por sus encuestas de posicionamiento político, habla de partidos políticos moderados y de centro "atrapados" en una especie de movimiento de pinza entre grupos antisistema, radicales y que buscan echar abajo el establishment.

> En Turingia, los partidarios de la AfD presumieron de llevarse el tercio de los votos; la ultraderecha aprovechó la ocasión para sacar a las calles sus banderas con una gran cruz negra mientras en Sajonia, este partido quedó en segunda posición.

Las principales propuestas de AfD son a favor del etnonacionalismo que consiste en defender lo nacional a partir de una serie de valores históricos heredados que hacen único el idioma; la fe y el pasado ancestral. La nación y la nacionalidad, se

defienden, por ende, con base a términos de etnicidad.



Angela Merkel fue canciller de Alemania, desde 2005 hasta 2021, que presidió el partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) desde 2000 hasta 2018. No son pocos los que cuestionan la llamada era Merkel y creen que la debacle actual es herencia de este período de gobierno; en especial, Merkel puso su sello en tres asuntos: 1) Contener el ascenso de la ultraderecha;

2) enterrar al nazismo; y, 3) reorganizar la política migratoria.

En los tres hay un fracaso razonable. Dos años después de dejar el gobierno, la ultraderecha con AfD vivió en 2023 varias victorias importantes en ciudades de tamaño medio.

El 25 de junio del año pasado, la AfD conquistó por primera vez un distrito en Sonneberg, en el estado de Turingia; luego, el 2 de julio, la extrema derecha ganó su primera alcaldía en Raguhn una ciudad de 9 mil habitantes situada entre Berlín y Leipzig.

Después, el 8 de octubre, la AfD logró un avance considerable en las elecciones regionales en Hesse con el 18.4% de los votos y en Baviera, con el 14.6 por ciento. Nunca antes había logrado tales puntuaciones en los estados de la antiqua Alemania occidental. Y, por último, el 17 de diciembre pasado, su candidato Tim Lochner, ganó las elecciones a la alcaldía de Pirna, una ciudad de 40 mil habitantes dentro del estado de Sajonia.

No sorprende el éxito en las recientes elecciones regionales en Turingia y Sajonia y quizá sean solo un presagio de lo que pueda suceder el próximo año en las elecciones generales en Alemania. La meta es ahora el Bundestag.



Foto: EFE

### **CRISIS EN VENEZUELA: MADURO** PERMITE EXILIO DE EDMUNDO **GONZÁLEZ; LLEGA ASILADO A ESPAÑA**

Por Redacción / El Independiente

tas despegar de Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, el excandidato a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, llegó este domingo a Madrid con el objetivo de solicitar asilo político, petición que el Ministerio de Asuntos Exteriores resaltó como "favorable".

A través de un comunicado, informó que el Gobierno de dicho país le dispuso "los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado", a solicitud del abanderado de la coalición opositora.

González Urrutia viajó acompañado de su esposa y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Bello, y, tras una escala en el aeropuerto portugués de Lajes, fueron recibidos en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

"A partir de ahora, comenzarán los trámites para la petición del asilo, cuya resolución será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, informó el pasado 7 de septiembre que, tras refugiarse voluntariamente en la embajada de España en Caracas, González Urrutia salió del país, el cual le otorgó los salvoconductos "en aras de tranquilidad y paz política".

#### DIFUSIÓN DE ACTAS; ¿POR QUÉ FUE **EXILIADO?**

Ante las elecciones del 28 de julio que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro, la oposición se sustentó en el 83 por ciento de las actas electorales para afirmar que la victoria había sido para Edmundo González. Las actas, que fueron compartidas a través de una página web por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), se declararon como "falsas" por el Ejecutivo y la Fiscalía.

Tal hecho, provocó que se acusara al opositor de "presunta comisión de delitos de usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público" y fuera llamado a declarar a la Fiscalía en tres ocasiones. Sin embargo, González Urrutia no se presentó, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra. El excandidato se refugió en la embajada de Países Bajos y después en la de España.

#### MACHADO REITERA APOYO Y CONDENA **ASEDIO DE OPOSITORES**

La opositora María Corina Machado confirmó la llegada de Edmundo González a España y aseguró que, tras las elecciones que lo convirtieron presidente electo en Venezuela, vivió una ola de amenazas que atentaban contra su integridad, la cual resulta necesario preservar.

"A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión (...) la cual incluyó todo tipo de ataques contra el Presidente electo y su entorno.

"Ante esta brutal realidad, es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida. (...) Que esto quede muy claro a todos: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes", afirmó Machado en su cuenta de X.

Por otra parte, la opositora condenó el asedio del gobierno chavista a la embajada de Argentina en Caracas, donde se alojan seis políticos de Venezuela. A pesar de que la autorización de custodia había sido otorgada a Brasil, Venezuela la revocó.

"El principio de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, según las Convenciones de Viena para las Relaciones Diplomáticas y para las Relaciones Consulares, es sagrado, y abarca no sólo a sus espacios físicos, sino también la dignidad e integridad de las personas allí presentes", afirmó en X.

"Alertamos al mundo sobre las consecuencias que las violaciones a estas normas podrían suponer para nuestro país y para toda la región", añadió.

#### FISCAL VENEZOLANO ASEGURA QUE ES **EL "CAPÍTULO FINAL"**

Por otro lado, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, dijo que, con la salida del país de Edmundo González "ocurrió el capítulo final" de una obra con "sangre, sudor y lágrimas" que causó "zozobra" entre la población después de las elecciones presidenciales.



# LA AFICIÓN MEXICANA CASTIGA A LA SELECCIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Por Redacción / El Independiente

a tercera etapa de Javier "Vasco" Aguirre al frente de la Selección Mexicana comenzó con el pie derecho luego del triunfo de 3-0 obtenido frente a su similar de Nueva Zelanda en la cancha del Rose Bowl de Pasadena California.

El triunfo no representó un obstaculo demasiado complicado para los pupilos del Vasco que incluso dejaron la sensación de haber podido obtener una victoria con mayor holgura, no obstante por momentos la falta de contundencia, y buenas intervenciones del guardameta de los "kiwis" evitaron un marcador más abultado.

El "Vasco" quien cuenta con el cinco veces mundialista Rafael Márquez como su auxiliar técnico mandaron como primera alineación a Raúl "Tala" Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Roberto "Piojo" Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Giménez.

El primer ensayo se resolvió favorablemente sin mayores sobresaltos, sin embargo la afición mexicana que generalmente suele responder y acompañar al conjunto nacional en cuanto estadio se presente en la unión americana, esta vez se mostró exigente y al tratarse de un rival que ocupa el lugar 94 de la FIFA, sumado al reciente fracaso de México en Copa América, Nations

League y básicamente a la crisis que vive el futbol mexicano tanto a nivel selección como de la Liga MX, derivaron en una entrada que rondo los 25 mil espectadores en un inmueble que cuenta con capacidad para recibir a cerca de 90 mil aficionados.

Queda claro que las malas decisiones que se han venido tomando en el futbol mexicano en donde la extranjerización de la la Liga MX, derivada en poca generación de futbolistas, cada vez menos exportaciones a las ligas de categoría elite, la cancelación de ascenso y descenso hoy se ven reflejadas en una selección que ya no genera espectativa de poder dar un salto de calidad y trascender en torneos internacionales.

En otras palabras la "gallina de los huevos de oro" ha comenzado a a castigar al llamado "equipo de todos" y esta vez parece que ni el regreso de Aguirre ni el hecho de tener a Rafa Márquez en la banca como proyecto para ser el próximo estratega nacional serán suficientes para que la afición olvide tan facilmente el abandono, sobervia y decidia de los federativos encabezados por Emilio Azcarraga.

La buena noticia en el horizonte es que tal vez así venga un despertar para los "dueños del balón" toda vez que ya se dieron cuenta que el negocio, ese que generalmente es el que más les importa se esta viendo afectado por no presentarle un producto de calidad al aficionado.



Foto: EFE

#### LOS BILLS VINIERON DE ATRÁS Y DEBUTARON CON TRIUNFO EN LA NFL

Por Redacción / El Independiente

BUFFALO BILLS 34-28 ARIZONA CARDINALS

Los Buffalo Bills vencieron en casa a los Arizona Cardinals en duelo correspondiente a la Semana 1 de la National Football League (NFL), disputado en el Highmark Stadium.

#### **PRIMER CUARTO**

Kyler Murray completa pase de anotación con el receptor Michael Wilson y con el punto extra de Matt Prater los Cardinals tomaban ventaja de 7-0.

#### **SEGUNDO CUARTO**

Prater convierte un intento de 29 yardas para que Arizona incrementara la diferencia 10-0, los Bills reaccionarían con gol de campo de 37 yardas de Tyler Bass para acercarse en el marcador 10-3. James Conner logró traspasar a la defensiva de Buffalo con un acarreo de 3 yardas que con el extra de Prater estiraban la diferencia 17-3. Sin embargo el mariscal de campo de los Bills Josh Allen se echó el equipo al hombro y con un acarreo de 7 yardas más el punto extra de Bass puso el marcador 17-10, resultado con el que el encuentro se fue al descanso.

#### **TERCER CUARTO**

Allen completa pase de anotación con Mack Hollins y con el extra de Bass Buffalo empataba el marcador 17-17, posteriormente Allen encontró a Khalil Shakir en zona de anotación y con el extra de Bass por primera vez los Bills estaban arriba en el marcador 24-17.

#### **ÚLTIMO CUARTO**

Prater acercaba a los Cardinals con un gol de campo de 31 yardas que colocaba el marcador 24-20, una vez más Josh Allen corrió a zona de anotación para que con el extra de Bass, Buffalo se alejara 31-20 en el marcador, vino la patada de despeje en la que DeeJay Dallas se escapó 96 yardas hasta llegar a zona de anotación, Arizona se la jugó con conversión de 2 puntos, lograda con éxito por Conner acortando distancias 31-28. Finalmente Tyler Bass logró un gol de campo de 21 yardas que puso el marcador 34-28, mismo que a la postre sería definitivo, toda vez que la defensa de los Bills logró contener la ofensiva de los Cardinals en su última serie en el partido.

Con este resultado Buffalo se coloca en la cima de la División Este de la Conferencia Americana con marca de 1-0, en contraste Arizona es último en el Oeste de la Nacional con récord de 0-1.

#### **OTROS RESULTADOS SEMANA 1 NFL**

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE: Chicago Bears 24-17 Tennessee Titans, Indianapolis Colts 27-29 Houston Texans, New Orleans Saints 47-10 Carolina Panthers, Cincinnati Bengals 10-16 New England Patriots, Atlanta Falcons 10-18 Pittsburgh Steelers, Miami Dolphins 20-17 Jacksonville Jaguars, New York Giants 6-28 Minnesota Vikings.



## JESÚS CASTILLO LE DA A MÉXICO SU ÚLTIMA MEDALLA EN CIERRE DE JUEGOS PARALÍMPICOS

Por Redacción / El Independiente

#### EVANTAMIENTO DE PESAS-107 KG-VARONIL

El mexicano José de Jesús Castillo obtuvo la medalla de Bronce en la categoría de 107 kilogramos en el levantamiento de pesas dentro de los Juegos Paralímpicos París 2024.

Castillo levantó 222 kilogramos en su primer intento, mismos que le valieron para colocarse en la tercera posición, posteriormente falló en su segundo intento de levantar 231 kilogramos y no realizó su tercer intento toda vez que tenía asegurada la medalla de Bronce y tenía que intentar superar 248 para colgarse la de Plata y 252 para el Oro. Aliakbar Gharibshahi de Irán se colgó

la presea dorada, mientras que Sodnompiljee de Mongolia se adjudicó la Plata. Con este resultado México finaliza su participación en París 2024 con 3 medallas de Oro, 6 de Plata y 8 de Bronce para un total de 17 preseas que dejan ubicada a la delegación mexicana en el lugar 30 del medallero.

China fue el ganador de la justa paralímpica con 94 medallas de Oro, 76 de Plata y 50 de Bronce totalizando 220 preseas, Gran Bretaña ocupó la segunda posición con 49 Oros, 44 Platas y 31 Bronces para un total de 124 medallas, mientras que los Estados Unidos quedaron en la tercera posición con 36 preseas doradas, 42 de Plata y 27 de Bronce que les dio un total de 105 medallas.



Foto: X / @CONADE

Inmigrantes detenidos

por ICE, sin derechos

laborales; ganan un dólar

diario: *Calmatters* 

▶ 19

**ELINDEPENDIENTE.MX** 

## LA JOROBA: UNA COLUMNA DE VÉRTEBRAS PUNZANTES



Por Addis Tuñón\*

• Hola a mis luminosos reflectores (reflexivos lectores)! Este lunes ya sabe a pozole y taquitos dorados, y es muy probable que para esta semana la prioridad de muchos de nosotros sea cómo y con quién pasar la noche mexicana.

A mí no me gusta cumplir con las festividades por obligación social, sin embargo, ya no tengo escapatoria.

Ser mamá implica disfrazar a los niños en Halloween, esconder huevitos de chocolate en pascua, buscar cada día una ocurrencia para el elfo en navidad y preparar la ropa tricolor en septiembre. Así que, en clara resignación dejo de resistirme y fluyo con el calendario. Ni modo, a comer deli, deli, ¡vaya sacrificio!

Hablando de sacrificios de papás, los XV años son, para muchas familias, el evento de la generación, la ilusión, el ahorro de década y media y el orgullo del que se habla por años. En este tipo de evento, la familia echa

# FRANCO ESCAMILLA ESCUPIÓ PARA ARRIBA

la casa por la ventana y se preparan números coreográficos para que la quinceañera brille como nadie. Es su día, su presentación.

Ya sé que eso ni se usa, que ahora no requieren de una fiesta de apertura para inaugurar el changarro y que esa fiesta es retrograda, machista y bla, bla, bla, pero la realidad es que muchas familias la siguen replicando y por lo tanto, es parte de nuestras tradiciones.

Lo que está pasando con Franco Escamilla es un ejemplo del dicho: "El que a hierro mata, a hierro muere". A mí me dio mucho coraje ver cómo el baile de la quinceañera con su papá, mamá y hermano se volvió viral ante tanta burla al sobrepeso. Yo veía a un papá bailando los pasos con su niña de forma graciosa y feliz en un momento memorable para ellos, y estaba a punto de manifestar mi indignación cuando los mismos burlones se justificaban recordándole al standupero que años atrás él se burló de una quinceañera por su gordura y lo hizo

Por otro lado, una youtuber, que me cae muy bien, que se llama "La fashionista", no dudó en abrir cámara para acusar a Franco y su compa, "La mole" de inducir el odio en su contra cuando se burlaron de su peso. Ella señala, con la voz entrecortada, que no es la única que ha sufrido el hate por las burlas -de estos dos- a su apariencia.

Es verdad, entre comediantes se pueden tirar carrilla, pero ella no es comediante y ni los topa. Poniendo el dedo en la llaga, cuestiona cómo es que, teniendo una hija, esposa e hijo, gordos como él, teniendo a un compañero gordo como él, cómo es que se burla del peso de los demás. Dice esta joven, que, si ahora sufre por su hija, que está simplemente probando una sopa de su propio chocolate.

Franco Escamilla cometió un gran error, muy cuestionable, tal vez él sí merece saber lo que se siente, y la vida le dio esta gran lección, con lo que más le duele. Pero su niña, qué triste que lejos de recordar con emoción ese día, haya terminado en el hospital en una crisis de ansiedad

Yo creo que si yo fuera "La Fashionista" no me hubiera desquitado. No así, porque nos quejamos y nos la cobramos a lo chino, de la peor manera.

Franco Escamilla cometió un gran error, muy cuestionable, tal vez él sí merece saber lo que se siente, y la vida le dio esta gran lección, con lo que más le duele. Pero su niña, qué triste que lejos de recordar con emoción ese día, haya terminado en el hospital en una crisis de ansiedad ante la marabunta de memes y burlas. Cada quien sus reproches, pero neta, no nos desquitemos con quien no hizo nada. De mí se han burlado, ya y sé lo que se siente. Por lo mismo, pido a quien se rio de esta familia, que saquen de sus chistes a la familia.

Franco es el público, el burlón, el que escupió para arriba. Espero ver de él una franca disculpa, sobre todo a su hija y todas las hijas de alguien a quienes humilló con su "comedia" y que su niña sane este mal trago.

También deseo que los gordofóbicos y los comediantes y los &%\$#")/ que se ríen del peso de los demás tengan en su familia solo modelos y muñequitos de pastel, porque el karma no se tienta el corazón para herir a quienes más queremos. Y, por último, deseo que "La Fashionista" facture, capitalice y se empodere, pero también piense en esa niña. Ella es una víctima colateral.

La cosa es que nadie somos perfectos, solo algun@s pueden pasar la prueba de la viboreada, y la neta es que debemos dejar de criticar cuerpos que no son nuestro cuerpo. ¿Ustedes qué opinan? Y famosos, jándense derechitos, que solo La Joroba les estira los huesitos!

@Addisperiodista X Tunonaddis en instagram



Foto: X / @franco\_esca







**EL LIBRO NEGRO DEL PRI** 

de Carlos Ramírez

Escanear el código QR para ingresar a la página en Amazon Versiones digital e impresa. ¡Adquiéralo en Amazon!

